

Al menos una decena de muertos y más de 3.000 heridos dejaron las repentinas explosiones de bíperes en diferentes lugares del Líbano. Israel es acusado del ataque, que mostró vulnerable a Hezbolá, / Internacional p. 8







BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.209 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

### Sin voluntad

El ataque del ELN a la base militar de Puerto Jordán en Arauca pone en jaque las negociaciones con el Gobierno. El presidente Petro señaló que la "acción prácticamente cierra un proceso de paz con sangre", por lo que definirá junto a ministros y al Comisionado de Paz los pasos a seguir. / Tema del día p. 2



Los explosivos contra la base militar en Arauca se habrían lanzado desde una volqueta. Hay dos soldados muertos y 25 heridos. / Archivo Particular

### La defensa del galeón San José

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) escogió a las firmas GBS Disputes y Xtrategy LLP para defender los derechos de la Nación sobre el tesoro y el patrimonio que yacen cerca de las Islas del Rosario. Estos son los factores que incidieron en la elección. / Judicial p. 3

### Sin plata para atender emergencias

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, señaló que la entidad tendría recursos limitados para atender los incendios que se están presentando en el país y el escenario que podría generar el fenómeno de La Niña. / Vivir p. 4

### Las tasas y la compra de vivienda

Aunque los principales bancos del país han anunciado reducciones en sus tasas de interés en el segundo semestre de este año, la reactivación del sector constructor no sería tan rápida por cuenta de factores como la confianza en el mercado. / Negocios p. 5





Disfruta de las composiciones de Patiño, Hidalgo y Durón, maestros que marcaron una época dorada en la música barroca española.

### EL ESPECTADOR TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

La Grande Chapelle: Música para la Capilla Real (Siglo XVII)

Viernes 27 de septiembre, 8:00 p.m.

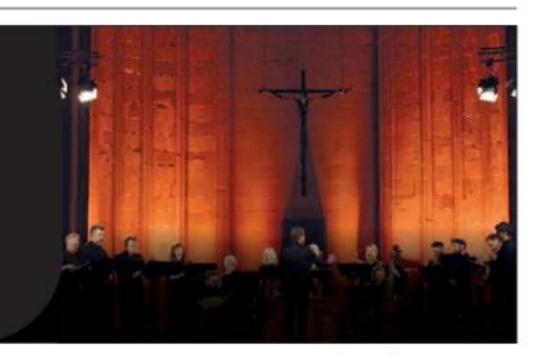

### Nuevo ataque contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas

En la tarde de este martes, la infraestructura de extracción y distribución de petróleo más importante de Colombia fue nuevamente atacada. El oleoducto Caño Limón-Coveñas, fue atacado en una zona en la que limitan

Boyacá y Norte de Santander.

Este sería, por lo menos, el tercer

ataque contra la infraestructura petrolera en menos de un mes. Esta vez se produjo en la vereda Campo Alicia, cerca del resguardo indígena Uwa, en Cubará (Boyacá).

Por ahora, las autoridades señalan que detrás del ataque estaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le

han atribuido la mayoría de los atentados en contra de Caño Limón Coveñas.

En la zona, las autoridades de los dos departamentos intentan atender el ataque a la infraestructura petrolera que representó una grave afectación ambiental y a los afluentes hídricos de la

Las autoridades señalan que detrás del ataque estaría el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

# Temadeldía



Desde una volqueta, el ELN habría lanzado explosivos dentro de la base militar. / Archivo Particular

"Es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz": Petro

### Diálogos de paz con el ELN quedan en la cuerda floja tras atentado en Arauca

En medio de la mayor crisis en la mesa con este grupo armado, el Gobierno endureció su postura tras el ataque a una base militar que dejó dos muertos y 25 heridos en Puerto Jordán, Arauquita.

#### **REDACCIÓN COLOMBIA+20** Y JUDICIAL

El ataque contra una base militar en Puerto Jordán, un centro poblado de Arauquita, Arauca, que dejó dos muertos y 25 heridos, despertó el pronunciamiento más fuerte sobre la negociación de paz con el ELN en los 22 meses que han transcurrido desde el inicio del proceso. El propio presidente Gustavo Petro dijo ayer que "es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz".

El hecho se suma a una serie de al menos diez atentados ocurridos desde que se venció el ultimátum que le dio el ELN al Gobierno el pasado 23 de agosto para sacarlo

los Grupos Armados Organizados (GAO) y en el marco de un congelamiento de 7 meses en la mesa de diálogos de paz. A las voces críticas se sumaron sectores de todo el país que una vez más cuestionaron la voluntad de paz de la guerrilla.

Aunque el cese al fuego se suspendió desde el pasado 3 de agosto en todo el país, el grupo armado aseguró que no atacaría a la fuerza pública por un plazo de 20 días, para salir de esalista. Sin embargo, al término de ese tiempo no hubo pronunciamiento del Ejecutivo, y los ataques no se hicieron esperar.

#### Así fue el atentado a la base militar

El atentado más reciente con-

martes, en Puerto Jordán.

Si bien el grupo armado no se ha atribuido el hecho, las Fuerzas Militares señalaron que el ELN estaría detrás del ataque que dejó 27 uniformados heridos, siete de ellos con pronóstico grave, y dos muertos identificados como Julián Patiño Arango y Bairon Andrés Correa Vargas, hasta el cierre de esta edi-

Según la información preliminar, el grupo armado habría lanzado desde una volqueta explosivos tipo "tatucos" que detonaron dentro de la base militar. Así mismo, el Ejército denunció que el ELN utilizó artefactos improvisados a tan solo 900 metros de una escuela con más de 300 menores de edad, lo que cataa través de un decreto de la lista de tra una base militar se produjo este logaron como una clara violación a de no levantarse de la mesa y hacer gación espera pronunciarse hoy.

los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Tras el hecho, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, se pronunció sobre las intenciones de ese grupo armado.

"El ELN está buscando de alguna forma llamar la atención para que el gobierno acceda a sus peticiones en el marco de la mesa de paz. Esta acción delictiva usa artefactos no permitidos. Estamos reforzando nuestra presencia en el sector de Arauca para mantener la ofensiva hacia ese grupo y logremos devolverle la tranquilidad a los arauqueños", dijo el Almirante Cubides.

Desde la Consejería Comisionada de Paz también repudiaron el atentado. "Asesinar soldados no es un camino que conduzca a la paz. Los soldados y oficiales de la Fuerza Pública son hermanos colombianos. Quien atente contra ellos, atenta contra la patria".

Este reciente atentado se suma a cinco voladuras contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el Bicentenario; un ataque contra un CAI de la Policía en Arauca; y hostigamientos contra la fuerza pública en por lo menos tres departamentos del país como Cauca y Norte de Santader.

### Los efectos en la mesa de negociación en crisis

Antes de este atentado, el Gobierno se mantenía en la posición

### Es una acción que prácticamente cierra el proceso de

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

constantes llamados a esa guerrilla para que se sienten a dialogar y se prorrogue el cese a la mayor brevedad, incluso en medio de los ataques. Sin embargo, tras el pronunciamiento del presidente Petro, habra que esperar decisiones de fondo sobre el proceso de paz.

El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, hareiterado que la mesa con ese grupo armado está agotada. Justo la semana pasada, el 6 de septiembre, el comisionado señaló que "el proceso con el ELN está agonizando" y que solo la guerrilla podría oxigenar la negociación y que no sería por medio de bombas a oleoductos y asesinatos. Eso sí, el consejero comisionado reiteró que el Ejecutivo mantiene su intención de buscar una salida negociada al conflicto. "El Gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz, pero desde luego, si la otra parte desiste de eso, el Gobierno no puede hacer nada más".

En ese contexto, la respuesta del ELN a las invitaciones para reanudar las conversaciones hasido negativa y en declaraciones y columnas de opinión de su máximo comandante, Antonio García, insisten en que el Gobierno ha incumplido acuerdos y ha promovido fracturas internas en la guerrilla. Esto por el diálogo independiente que el Ejecutivo inició con Comuneros del Sur, otrora frente del ELN que se separó del grupo armado en mayo pasado, adelanta negociaciones en Nariño y ha sido una de las razones principales de la crisis que mantiene el proceso con esa guerrilla desde febrero. Precisamente, este atentado contra la base militar se produjo justo un día después de que el Gobierno echó a andar oficialmente la primera parte del proceso con Comuneros.

"El ELN logró su objetivo de hacer que el gobierno rompiera la negociación. Esta guerrilla se va con 28 acuerdos firmados y la metodología de su convención nacional y esperará los resultados electorales de 2026 mientras se consolida en Venezuela", señaló el profesor Luis Fernando Trejos.

Antetal situación, la pregunta que queda abierta es si el Gobierno va a continuar el proceso con el ELN o si definitivamente se cerrará. La dele-

### El contexto de la demanda de Sea Search Armada

La demanda del inversionista estadounidense tiene su origen en 1708, cuando el galeón San José, de la Corona española, zarpó desde la actual Panamá hacia Europa, con tesoros del Nuevo Mundo.

Entonces, embarcaciones inglesas lo derribaron, hundiendo de paso monedas, vasijas y otros tesoros avaluados, ahora, en US\$20.000 millones. En la década de 1980, la compañía Glocca Morra, predecesora de Sea Search Armada, obtuvo autorización de Colombia para buscar e informar de cualquier descubrimiento.

En 1982, el inversionista aseguró haber hallado la ubicación exacta del naufragio, y el país, en un primer momento, le reconoció derechos por el 50 % de los objetos. Sin embargo, desde entonces iniciaron diversos litigios nacionales e internacionales que estancaron el pago y la expedición, por lo cual Sea Search Armada inició una reclamación ante la Corte Permanente de Arbitraje por US\$10.000 millones. A su favor tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En 1982, el inverionista aseguró haber hallado la ubicación exacta del Galeón San José, lo cual niega el gobierno nacional.

# Judicial

Juicio por US\$10.000 millones

### El binomio de Colombia para defender el galeón San José

La Agencia de Defensa del Estado escogió el equipo de defensa contra un invernsiosta que asegura haber descubierto y tener derechos sobre la embarcación. Esto se puede esperar de las firmas GBS Disputes y Xtrategy.



JHOAN SEBASTIAN COTE LOZANO

icote@elespectador.com @SebasCote95

Como si se tratara de una partida del juego Astucia naval, el inversionista estadounidense Sea Search Armada, reconocido cazatesoros de naufragios marinos, realizó una gran jugada del más alto calibre judicial contra Colombia. En septiembre de 2023, demandó al país por US\$10.000 millones (\$40 billones), pues asegura haber descubierto el histórico galeón San José en 1982 y tener derechos sobre los tesoros y el patrimonio que yace en algún punto secreto cercano a las islas del Rosario, en Cartagena. El pleito se desarrolla ante la Corte

Permanente de Arbitraje, organismo internacional que llamó a las partes a juicio en febrero. Antes de que el rifirrafe judicial comience, siendo ahora el turno de Colombia para responder, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) escogió su equipo de defensa, responsable por un asunto de soberanía nacional y con implicaciones económicas, culturales y diplomáticas.

La entidad dirigida por César Palomino y Yebrail Haddad Lineros, nuevo director de defensa internacional, seleccionaron a la firma Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes), prestigioso equipo con sedes en Londres, París y Nueva York. Después de un proceso de selección abierta, en el que quedaron 18 finalistas, GBS Disputes logró quedarse con el contrato, teniendo como una de sus princi-

pales características la experiencia de sus abogados en disputas relacionadas con inversiones del más alto nivel y con cifras multimillonarias en Europa, África, Norteamérica y América del Sur. Asimismo, GBS Disputes escogió como firma asociada a Xtrategy LLP, que cuenta con sedes en Bogotá, Ciudad de Panamá, Miami y Washington, cuya carta en el asunto es aportar su experiencia precisa en disputas relacionadas con naufragios en aguas del Caribe.

La elección de GBS Disputes es clave en el expediente, pues, en conjunto con abogados de la Agencia, tiene como responsabilidad presentar la contestación de la demanda. De acuerdo con el director Haddad Lineros, ese documento se radicará a finales de este año. En diálogo con El Espectador, explicó que escogió a GBS Disputes por la oferta económica que presentó y su experiencia "en defensa de intereses de Estados, en temas de patrimonio cultural sumergido, así como asuntos relacionados con exploración marítima".

GBS Disputes es un viejo conocido de la Agencia. En junio pasado, salvó al Estado de un pago de US\$300 millones demandados por

un grupo de inversionistas estadounidenses comandados por Ángel Seda, en el sonado caso Meritage. Se trata del expediente de un proyecto inmobiliario reducido a obra gris por cuenta de la intervención de la Fiscalía, que inició un proceso de extinción de dominio, en 2016, en los terrenos del proyecto, pues advertía la inclusión de dineros del narcotráfico y de la Oficina de Envigado. Además, fue la misma firma que en mayo pasado logró que el inversionista británico CB&I UK retirara una demanda por US\$700 millones, con la que buscó culpar a Colombia por los sobrecostos de las obras para el fortalecimiento de la planta de refinería de hidrocarburos Reficar. Como demostraron la Contraloría Nacional y la Cámara de Comercio Internacional, esos huecos son responsabilidad de CB&I UK.

Una vez la defensa del país conteste la demanda se abrirá un espacio de réplica para Sea Search Armada. Y, luego, en un juicio que podría tardar más de dos años, se desarrollará el debate probatorio, con testimonios, interrogatorios y contrainterrogatorios, así como una estimación de daños, crucial para el futuro del Galeón San José.

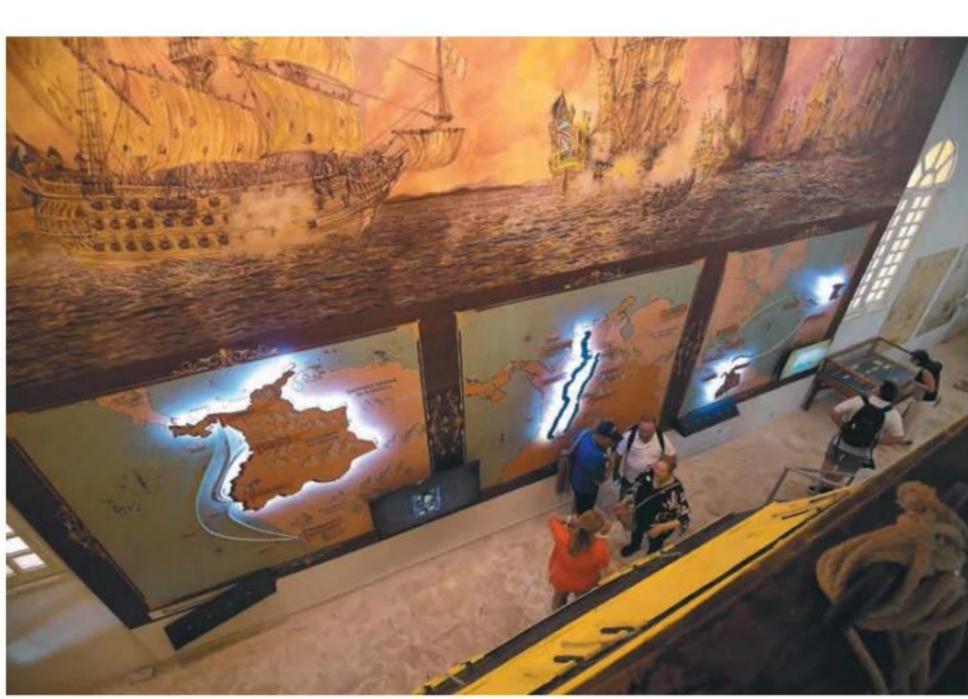

Cuatro embarcaciones británicas hundieron el galeón San José, en 1708, cerca de Cartagena. / Mauricio Alvarado

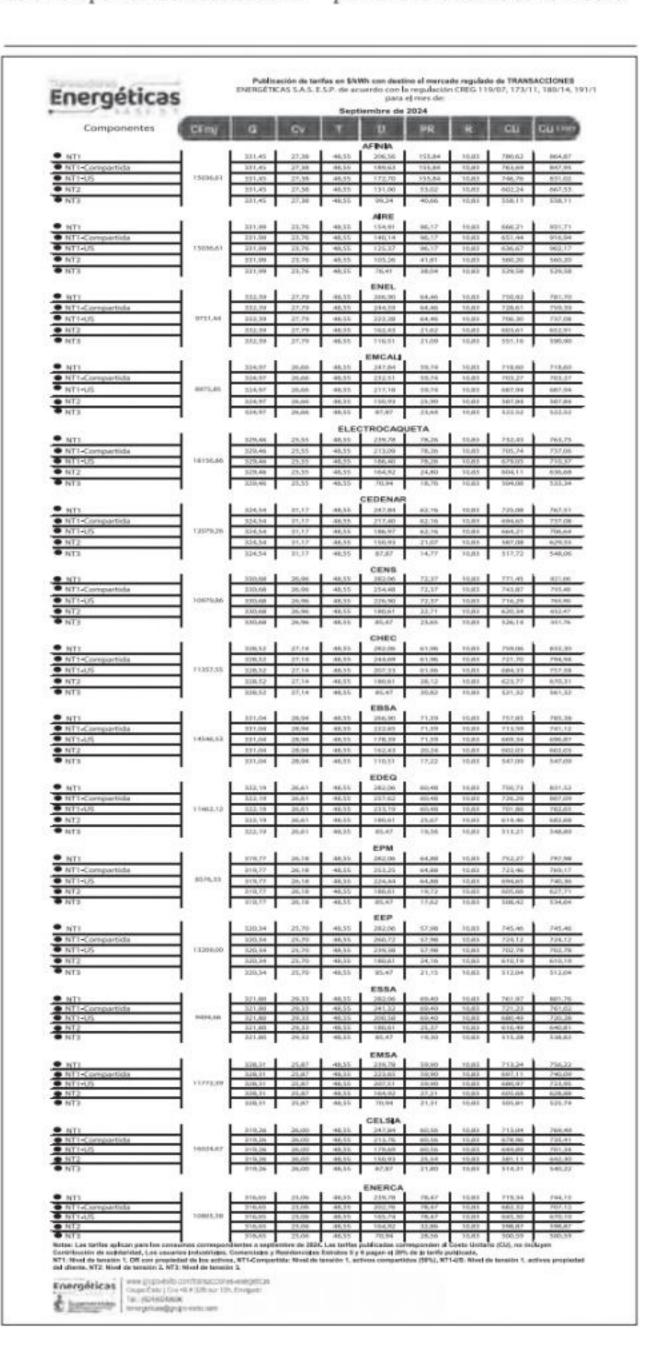

### Supersalud extiende por un año la intervención de Famisanar EPS

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que extendió por un año más la intervención forzosa administrativa para la EPS Famisanar, la cual inició el 15 de septiembre de 2023.

De acuerdo con la Supersalud, esta medida regirá del 15 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2025. Además de extender la intervención, la entidad levantó la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones. Es decir, de ahora en adelante la EPS podrá hacer procesos de afiliación y recibir traslados. Sobre esta

noticia, Sandra Milena Jaramillo Ayala, agente especial interventora, señaló que deberán "continuar en la senda del mejoramiento, cumpliendo las nuevas órdenes que conlleva la prórroga, para lo cual contamos con un excelente equipo humano".

La EPS cuenta con 1.2 millones de afiliados en Bogotá, y 905.168 en Cundinamarca.





Los incendios forestales han afectado 137.459 hectáreas en lo corrido de 2024. / EFE

Piden una adición \$700.000 millones

### La UNGRD, ahora sin plata para atender las emergencias

En medio de los crecientes incendios forestales, la UNGRD asegura tener una gran estrechez de dinero para hacerles frente a los incendios y al difícil escenario que puede generar La Niña. De los \$780 mil millones de su presupuesto, \$542 mil millones fueron comprometidos en los tres primeros meses del año.



FERNÁN FORTICH RESTREPO

ffortich@elespectador.com @fernanfortichr

Más de 19 mil hectáreas de vegetación han sido arrasadas en Colombia por las llamas en los últimos días como resultado de incendios forestales. Como explica Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), apuntando a un mapa de la Sala de Crisis de la entidad, las conflagraciones trazan en el país una suerte de arco en el territorio nacional: se extienden desde el Cauca hasta Norte de Santander. En el momento en el que se escribe este artículo, hay más de 20 incen-

dios activos y más de 180 unidades de bomberos del país desplegadas tratando de apagarlos.

A medida que crece la emergencia, el director de la UNGRD ha resaltado algo que es inquietante: "los recursos son limitados y las emergencias que se están presentando están superando la capacidad de cualquier entidad".

Una escena puede ilustrarlo mejor. En Huila, que decretó calamidad pública por los incendios, las autoridades pidieron el apoyo de un helicóptero luego de que empezara la emergencia. Aunque los incendios consumían cultivos y pedazos de montaña, el helicóptero solo llegó seis días después. Mientras tanto, bomberos locales y campesinos tuvieron que arreglárselas para contener llamas de hasta 12 metros.

tuvimos que hacer priorizaciones de nuestras fuerzas, pues no siempre la Policía o la Fuerza Aérea tienen vehículos disponibles; los usan para sus misionalidades. Nosotros preferimos no tener que recurrir a terceros para estos casos", indica Carrillo.

Estas demoras y falta de capacidades a la hora de atender las emergencias se suman a un presupuesto diezmado de la entidad. Según conoció El Espectador, de su presupuesto de \$780 mil millones, \$542 mil millones fueron comprometidos en los tres primeros meses del año, durante la administración del hoy investigado Olmedo López.

La mayoría de estos recursos fueron a parar a Fondos de Inversión Colectiva para atender emergenciasen Uribia, La Guaiira (\$320.000 "Hubo un momento en el que millones) y Girón, Santander atender la emergencia en caso de director del Dagran.

(\$180.000 millones), para realizar obras y acciones para enfrentar la sequía. De estos dineros, \$414 mil millones, es decir, el 76.4% de los recursos, parecen haber sido destinados de manera irregular.

Hasta el momento, de acuerdo con la UNGRD, de ese monto se han logrado recuperar \$140 mil millones. Para poner en perspectiva esa suma es útil darle una mirada al valor del uso de aviones para atender los incendios del inicio del año: \$99 mil millones, según el Ministerio de Hacienda.

"Por esto estamos pidiendo una adición de más de \$700.000 millones para poder llegar a fin de año", indica Carillo, quien aclaró que el Minhacienda les anunció que les girará cierto dinero como parte de un convenio existente con las Fuerzas Areas para el uso de aviones.

Al consultar a esa cartera aseguraron que, por el momento, se está estudiando la ejecución de las entidades para priorizar los recursos; aún no es claro que la UNGRD tenga una adición presupuestal.

La pregunta que todos se hacen es si, en estos tiempos de estrechez financiera, el ministro Ricardo Bonilla accederá a darles una suma extra, indispensable para hacerle frente a La Niña. La grave situación que causó este fenómeno en 2010 y 2011, le costó al país \$8,6 billones.

Aunque por ley el Estado tiene la obligación de girar recursos para

que haya un desastre natural, no tener una chequera holgada puede afectar tareas indispensables de la UNRGD, como la atención de incendios, obras de mitigación y ayudas humanitarias.

Mientras esa inquietud se resuelve se han puesto sobre la mesa otras alternativas para efrentar los incendios. Una de ellas estuvo a cargo del Ministerio de Defensa: anunció que invertirá más de \$160 mil millones en la recuperación de aviones rusos MI, que están sin utilizar por falta de mantenimiento.

Además, el Gobierno está preparando un decreto para autorizar y regular el "uso técnico del fuego" como un nuevo método para hacerle frente a los incendios forestales.

"Esta práctica aún no está regulada, pero puede servir para bajar las cargas de combustibles, es decir, vegetación seca que arde de manera importante en los incendios", explica Alejandra Palacios, experta eningeniería forestal de la U. Nacional. "Con un buen protocolo y personas capaces puede ser una forma para manejar el fuego".

#### No todo está en manos del Gobierno

En Colombia la atención de los riesgos no depende exclusivamente de la UNGRD, sino de los departamentosy municipios. Si hay fallas en las etapas iniciales, el costo puede ser muy alto. "Los incendios de gran magnitud, terminan saliendo muy costosos porque no se le da un buen manejo inicial, lo que hace se extienda en el tiempo y eso requiere tener a 50 o 100 personas dedicadas durante varios días. Eso implica comida, combustible, transporte, maquinaria y el gasto de los equipos", dice el capitán Álvaro Farfán, delegado departamento de Bomberos de Cundinamarca.

Además de esos desafíos, para Farfán hay otro elemento que hay que tener en cuenta: el alto costo de los equipos para atender incendios. "Para poner solo un ejemplo, una manguera que se dañe en medio de la atención de las emergencias puede valer entre \$2 millones y \$3 millones".

En el caso de Antioquia, en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) también saben que van a necesitar más recursos para enfrentar las emergencias. Por eso, pidieron a la Asamblea Departamental una adición de \$ 8.000 millones. "Nos encantaría poder contar con el apoyo del Gobierno Nacional, pero, ante las emergencias cada vez más críticas, nos tenemos que preparar con monitoreo y obras de mitigación para proteger a los antioqueños", indica Carlos Ríos Puerta,

### Las recomendaciones de la OCDE para la economía colombiana

"Colombia necesita revitalizar la inversión", dijo Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE. El organismo internacional dio a conocer sus recomendaciones para la economía colombiana, y la primera es cumplir con la regla fiscal y reducir los costos de financiamiento, como los subsidios del diésel. Además, sugiere

optimizar los ingresos tributarios, con menos gasto tributario para financiar la inversión, a través de la reducción de exenciones tributarias, así como mejorar la infraestructura, usar transferencias para distribución efectiva de los recursos, y simplificar las regulaciones que desarrollen el clima empresarial.

La OCDE prevé un crecimiento mayor de lo proyectado para el país, al pasar de 1,2 % a 1,8 % para 2024. Aunque disminuyó la estimación de 2025, que pasó del 3,3 % a 2,8 %. Además, el organismo internacional proyecta que el desempleo subirá de 10,2 % en 2023 a 10,5 % en 2024, v bajará a 10 % en 2025.

**E**Aunque la inflación aún es alta, esperamos que vuelva al objetivo de 3 % a final de 2025",

Álvaro Pereira, economista jefe de la OCDE.

# Negocios

**Análisis** 

### El panorama del crédito para vivienda

Desde la segunda mitad de 2024, los bancos se han embarcado en una reducción de tasas para créditos hipotecarios. Si bien un crédito más barato favorece las ventas, la reactivación podría tardar por cuenta de un mercado a la espera de mejores señales.



DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ RINCÓN

drodriguez@elespectador.com 

La segunda mitad de 2024 marcó un punto de inflexión para los créditos hipotecarios en Colombia. Ante un mercado lento (que llegó a caer más de 40 % respecto a 2022, según los gremios), los principales bancos fueron anunciando reducciones en sus tasas de interés para la compra de vivienda. De entrada, un crédito más barato es un alivio a los interesados en hacerse a una vivienda propia, pero para hablar de reactivación en forma "deberán alinearse otros astros".

Al 6 de septiembre, la tasa promedio ponderada de los créditos hipotecarios llegó a 12,09 % efectivo anual (E.A.), es decir, una caída de casi 4 % respecto a los niveles que tenían a comienzos de 2024 (15,98 % E.A.).

Para la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, el camino a la reactivación tiene una parada obligatoria en tasas de interés más flexibles. En un reciente diálogo con medios, Rivas manifestó que la reducción en intereses "es un pilar paragenerar un impactomacroeconómico y generar empleo, que es lo que nos preocupa. La banca está comprometida y el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que ese es el primer punto".

No obstante, resulta apresurado deducir que, con este nuevo capítulo del sistema financiero, habría un incremento mayúsculo en las ventas de vivienda, pues hay otros factores que pueden retrasar el efecto tangible de las bajas en las tasas.

### Tasas de interés y ventas de vivienda

Tasas y ventas de vivienda van de la mano, debido a que la abrumadora mayoría de los colombianos depende de créditos hipotecarios para financiar la que, probable- la construcción de vivienda nueva reactivar al sector.

mente, sea la compra más grande de sus vidas por monto de dinero.

Imagine que una persona quiere tomar un crédito hipotecario a 20 años, por un monto equivalente a 70 % del precio final de la vivienda (un estándar en el mercado colombiano), con una tasa de interés del 18 % E.A. -como la observada en febrero de 2023-. Además, como condición, la primera cuota a pagar del crédito no puede superar el 30 % de los ingresos de esa persona, esto es el tope de endeudamiento para la vivienda No VIS, según la normativa actual (para vivienda VIS es 40 %).

En este escenario, sólo 15,6 % de los hogares urbanos en Colombia podría potencialmente comprar una vivienda de 150 salarios mínimos (\$195 millones aproximadamente), según cálculos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Ahora bien, si se toman las mismas condiciones que antes, pero con una tasa de interés más flexible de 11 % E.A. (la media ofrecida por los bancos actualmente), Camacol indica que sube a 26,7 % la porción de hogares urbanos que podría comprar esa misma vivienda de \$190 millones aproximadamente (11,1 puntos porcentuales más).

En resumen, mejores tasas de interés amplían el tamaño del mercado potencial de vivienda al cual una persona le puede apuntar.

### Mejores tasas no son suficien-

Luego de un 2023 complejo para la vivienda, cuando las cifras en rojo en indicadores como ventas e iniciaciones de proyectos fueron una constante, el cierre de 2024 será más optimista, en parte, por las tasas de interés.

Alejandro Valbuena, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, le dijo a este diario que prevén "que 2024 terminará bastante mejor que 2023. Ese año fue desafiante para el sector de la construcción, probablemente el más desafiante en la historia para



La tasa promedio de créditos hipotecarios para personas llegó al 12,09 % E.A./ Jose Vargas

en Colombia, y las tasas de interés no colaboraban. Ya se está viendo un repunte en ventas desde el mes pasado (agosto), dado por esaguerra de tasas de interés".

Así las cosas, ¿si bajan los intereses, suben las ventas? Sí, pero no.

Según expertos, los periodos de reducción de tasas (como el actual) no suelen tener un efecto tan acelerado como al subir tasas. De hecho, según el gremio de constructores, una disminución de 1 % en intereses, históricamente ha llevado a incrementos en ventas de 6.1% en el renglón VIS y de 1,4 % en el No VIS. Es decir, bajar tasas ayuda al mercado, pero no lo suficiente.

En parte, la cuestión es de confianza, teniendo en cuenta que el

Las tasas de interés, por sí mismas, no pueden revertir la situación de la vivienda en el corto plazo. Otros engranajes deben moverse para

mercado de vivienda (y la economía colombiana en general) está subiendo las revoluciones tras un periodo de enfriamiento, y así lo perciben los compradores.

Laura Llano, investigadora senior de ANIF, enfatiza en que "estamos en un momento en el que los hogares están siendo más precavidos, especialmente, con una inversión tan grande y a largo plazo como lo es la vivienda. Seguramente, esperarán a que las tasas vuelvan eventualmente a sus tasas históricas, y su situación económica sea acorde para asumir un crédito a largo plazo con tasa fija, como en la mayoría de los casos".

Y no hay que olvidar que el Banco de la República ha sido cauteloso con la velocidad a la que reduce su tasa de intervención, lo que significa que los bancos comerciales no necesariamente trasladan de inmediato estas reducciones a sus clientes en forma de mejores tasas hipotecarias.

### Estímulos pendientes

Desde la banca se ha insistido en incrementar lo que los expertos llaman 'Loan To Income' (LTI) en el segmento No VIS, es decir, la pro- otros segmentos de vivienda.

porción del ingreso que los hogares pueden destinar para pagar la cuota del préstamo hipotecario.

"Actualmente, (elLTI) se encuentra en 30 % en el segmento No VIS, generando así una importante barrera salarial, limitando el acceso a los créditos a familias que devenguen más de 5 salarios mínimos", indicó Asobancaria.

La propuesta del gremio es llevar el LTI al 40 % en el segmento No VIS.

Sobre lo dicho por Asobancaria, la viceministra de Vivienda señaló que "es una iniciativa que analizamos y la vemos con buenos ojos. Vamos a trabajar en el tema regulatorio para impulsar las No VIS. La construcción ha estado atada a subsidios y (ahora) queremos potencializar ese otro segmento. Esto se puede dar con esa medida regulatoria".

Además de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya (el subsidio del Gobierno a la cuota inicial de una vivienda VIS) que ya están asegurados en 2024, y sus coberturas a la tasa de interés, el gabinete del Minvivienda indica que ya hay borradores de decretos para dinamizar

### "Golpeamos al gran narcotráfico": Petro tras certificación de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro destacó este martes la certificación que le dio Estados Unidos a Colombia en su lucha contra las drogas ilícitas. Precisó que eso es una muestra de que su Gobierno está reenfocando positivamente este aspecto en el país.

"Es la demostración de una estrategia que acierta. Al llevar la acción antidrogas, de la

represión al campesino a la incautación al gran narcotraficante, logramos superar una gran injusticia social y una mentira", dijo.

La Casa Blanca resaltó que Colombia es un "socio fuerte", con el que se sigue "trabajando estrechamente para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción del tráfico de drogas y desmantelar las organizaciones criminales implicadas en el tráfico". Las cifras apuntan a que fueron incautadas más de 841 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína en 2023, un aumento del 10 % con respecto al año anterior.

"Atacando campesinos buscaban esconder su alianza con grandes narcos. Hoy golpeamos de verdad al gran narcotráfico", agregó Petro. Gustavo
Petro resaltó la certificación que
Washington le ratificó a Colombia por su lucha contra el narcotráfico.

# Política

Ricardo Roa es presidente de la petrolera desde 2023

### La tensión política que rodea a Roa se metió en la junta directiva de Ecopetrol

Los resultados de la petrolera y los cuestionamientos a la financiación de la campaña de Gustavo Petro generaron dudas sobre la continuidad de Ricardo Roa en la jefatura de la empresa. Él niega que se haya hablado del tema, pero ya hay nombres que suenan para un eventual reemplazo.



LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ

lbotero@elespectador.com

El Gobierno es el principal accionista de Ecopetrol, por lo que el presidente Gustavo Petro quiere fortalecer su control sobre esa compañía.
Eso derivó en que no son pocas las
voces que advierten de un pulso en
la petrolera que pondría en duda la
continuidad de Ricardo Roa como
presidente y que, incluso, tiene el
ingrediente sobre un llavero de
nombres que ya estaría rotándose
en la junta directiva para su eventual reemplazo.

Ese panorama ha hecho que en los pasillos de la firma se escuche que Roa podría dejar pronto el cargo, pese a que él niega cualquier tema que apunte en ese sentido. Y, aunque parece una discusión del mundo empresarial, el futuro de Ecopetrol está en la cancha política.

En efecto, son varios los hechos que le echan gasolina a la conversación. Uno de ellos es la renuncia a la junta de Juan José Echavarría y la de Luis Alberto Zuleta, presentadas el 28 de agosto, y quienes son considerados como los miembros con mayor independencia.

Además, hay preguntas sobre los resultados financieros de la empresa, que ha visto una caída del 24,2 % de sus utilidades en el primer semestre del año –equivalentes a cerca de \$2 billones–, algo que impacta directamente a las arcas del Estado, pues el 88 % de las acciones están en control del Gobierno.

En todo esto también juega la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta sobre la financiación de la campaña petrista en 2022, de la que el ahora directivo de Ecopetrol fue gerente.

Desde la empresa, la única voz que habla de manera pública es Roa. Los miembros de la junta directiva se rehúsan a hacerlo dado que no están autorizados. Aun así, El Espectador pudo hablar con varios de sus integrantes, así como con exintegrantes del principal órgano decisorio de la empresa, para confirmar la agitación política que sacude al órgano directivo de Ecopetrol.

Roa explicó que "en ningún momento, desde que yo llegué a la compañía en abril de 2023, ha estado en la agenda de la junta directiva ni en algún punto del orden del día un tema relacionado con mi permanencia en la presidencia de Ecopetrol".

Aun así, la afirmación categórica de que su puesto está asegurado tiene varios bemoles. Aunque en efecto nunca se ha discutido de manera formal la salida de Roa, el tema "siempre está". La razón es que la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), que pide formular cargos administrativos contra la campaña de Petro toca directamente a Roa. Además, Ecopetrol pasó de generar utilidades (que es el dinero que les llega a sus accionistas) por \$9,74 billones en el primer semestre de 2023, a \$7,38 billones en los primeros seis meses de este año. Dos puntos álgidos que la junta sí está analizando y que la Casa de Nariño sigue de cerca.

Peseaello, Roale dijo a El Espectador que "es falso tal distanciamiento con Gustavo Petro o con cualquier funcionario del Gobierno".

A eso hay que sumarle que este diario logró establecer quiénes integran el llavero que recorre los despachos de los integrantes de la jefatura de Ecopetrol. Uno de los nombres que está ahí es el de Edwin Palma, quien hoy tiene un asiento en la junta directiva y estuvo en la lista para reemplazar a Alexander López cuando perdió su curul por doble militancia. No aceptó para continuar como viceministro del Trabajo, cargo que le sirvió para su aterrizaje en Ecopetrol, pero en el que terminó en choques con la ministra Gloria Ramírez; la funcionaria no respondió mensajes.

Fuentes del entorno de Palma aseguraron que ha tenido conversaciones con Laura Sarabia, directora del Dapre y del círculo de mayor confianza de Petro, para tantear qué tanto apoyo tendría el alto Gobierno para aspirar a la jefatura de la petrolera.

Pero no es el único. También suena el presidente de Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, Luis Enrique Rojas. Eincluso, y aunque Roa niega cualquier versión de su salida, hay otro nombre muy cercano a él que también despuntó: David Riaño, también vicepresidente de la compañía. Todos niegan públicamente estar en la búsqueda activa de la presidencia.

Pero el poder de Ecopetrol no se refleja solo en el presidente (cuya remuneración supera los \$100 millones mensuales), sino en los nueve puestos de su junta.

Para reemplazar las dos vacantes que dejan Echavarría y Zuleta se debe realizar una Asamblea de Accionistas. Ahora, la discusión está en cuándo hacerla. Por los estatutos de la empresa, la junta directiva tiene quórum decisorio si hay cinco miembros, por lo que con siete puede seguir funcionando. Pese a ello, una persona que conoce a fondo ese órgano rector considera que "hay gente más cercana al Gobierno y la compañía puede operar, pero de cara al mercado no es lo ideal".

Y, en todo caso, hay hilos que permiten ver la influencia del Ejecutivo. Como no independientes consideran a Tatiana Roa (viceministra de Ambiente) y Edwin Palma (exviceministro de Trabajo).

Pero de los miembros independientes también se puede rastrear la relación con el gobierno. Por ejemplo, Guillermo García Realpe, presidente de la junta, apoyó la candidatura de Petro en 2022. Ángela Robledo fue su fórmula a la Vicepresidencia en 2018 y respalda casi todas las iniciativas del Gobierno. Y Gonzalo Hernández, de quien varias fuentes resaltan su perfil técnico, pero que llegó al organismo como viceministro de Hacienda.

Así las cosas, en los órganos de poder de Ecopetrol se hagestado un fuerte pulso que tiene, sobre todo, una cuestión política. Más aún por la preponderancia de la empresa petrolera en los planes del presidente Gustavo Petro de transformación de la matriz energética, uno de sus propósitos desde la campaña.







El llavero para reemplazar a Ricardo Roa en Ecopetrol incluye a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol y Edwin Palma, de la junta de la petrolera./Bloomberg

### Acciones de prevención de la siniestralidad vial

En respuesta a la evidencia obtenida por el estudio y otros análisis del Distrito, la Secretaría de Salud apoya un proyecto de acuerdo en el Concejo, para consolidar nuevas medidas de prevención. Se trata del proyecto 515 de 2024, que ya fue aprobado en primer debate y espera la discusión en plenaria, para convertirse en una realidad.

A través de dicha iniciativa, la administración busca comprometer a todos los sectores para tomar medidas integrales y urgentes, para disminuir los índices de fatalidad y de heridos en la vía. Entre los aspectos más importantes, el proyecto propone un enfoque transversal e intersectorial desde la Atención Primaria Social y el reconocimiento de los determinantes

sociales y ambientales.

Incidencia de la siniestralidad vial en la salud pública de Bogotá

Así mismo, desde el Plan de Acción de Respuesta Sectorial para la promoción de la seguridad vial, se ejecutarán cuatro estrategias para impulsar planes de prevención, armonizándolo con los pilares de la Atención Primaria Social del Modelo de Salud de Bogotá 'MAS Bienestar'.

Las conductas inadecuadas en las vías nos están llevando a perder más de 500 vidas al año y a tener más de 17 mil personas con discapacidad".

Gerson Bermont.

# Bogota

Estudio de la universidad Johns Hopkins

### Muerte en las vías: asunto de salud pública. Las motos, el mayor riesgo

El incremento de los accidentes de tiene en alerta a las autoridades. Un estudio sobre los factores que hay detrás plantea la necesidad de abordarlo con un enfoque transversal entre movilidad y salud. Las motos, los de mayor accidentalidad.

MIGUEL ANGEL VIVAS TROCHEZ

mvivas@elespectador.com 

En medio de los innumerables retos al administrar una ciudad se posiciona uno que preocupa: la siniestralidad vial. En los últimos años vienen aumentando los muertos y heridos en Bogotá por accidentes de tránsito, afectando las estadísticas de seguridad y ejerciendo presión sobre el sistema de salud. El año pasado, por ejemplo, cerró con 543 víctimas fatales (en promedio, una cada 16 horas), cifra que representó un incremento del 32 % frente al 2020, cuando se registraron 364.

Ante este panorama, surge la necesidad de catalogar esta crisis como un problema de salud pública, que obliga a abordarla con un enfoque transversal, entre las secretarías de Movilidad y Salud. Para hacerlo, el Distrito empezó a recopilar evidencias sobre las causas del aumento de las fatalidades. En el desarrollo de la tarea, la universidad Johns Hopkins, a través de la iniciativa para la seguridad vial, de la Fundación Bloomberg, publicó un estudio que identificó los principales factores de riesgo.

El documento, que observó el comportamiento de la movilidad en 13 ciudades latinoamericanas. encontró dos variables, que se concentran alrededor del mismo actor vial: los motociclistas, actor vial que aparece en rojo en casi todos los indicadores. La combinación velocidad y vulnerabilidad, convierte a las motos en uno de los vehículos con mayor riesgo en las vías.

### Bogotá va muy rápido

En el estudio, la velocidad lideró casi todas las correlaciones en materia de siniestros. Salvo Cali v Guavaquil (Ecuador), las urbes son más propensas a los accidentes, en tanto sus habitantes pisan el acelerador. En Bogotá, por ejemplo, el 42 % de los vehículos exceden el límite de 50 kilómetros por hora. El porcentaje aumenta cuando se analiza a los motociclistas: 60 % va por encima.

Para Andrés Vecino, investigador de la U. Johns Hopkins, la correlación exceso de velocidad y muertes de motociclistas es un factor común con otras ciudades de la región. "Al comparar datos de 2022 y 2023 hallamos que donde aumentó el porcentaje de motociclistas que exceden la velocidad, también lo hicieron las muertes, como en Quito (Ecuador), Guadalajara (México), y Campinas y Recife (Brasil)".

Para hacernos a una idea, basta con comparar a Bogotá con Buenos Aires. Mientras la capital colombianareportauna velocidad promedio de 46 km/h y una tasa de fatalidades del 7,1, en la capital argentina es de 38 km/h y 3,6. "El límite de velocidad no es aleatorio, sino que se define con base en preceptos técnicos. La evidencia muestra que hay 60 % de probabilidad de morir tras un choque a 50 km/h y aumenta a 90 % si la velocidad es de 60 km/h".

¿Por qué los bogotanos hemos decidido de golpe ir más rápido? De momento, hay dos hipótesis. En primer lugar, el acelerado crecimiento del parque automotor de motos, el vehículo que encabeza los índices de exceso de velocidad. Mientras en 2010 había 162.000 motos matriculadas en la capital, hoy son casi 500.000. Esto, sin contar casi el

### Factores de riesgo identificados

Exceso de velocidad

Correlación entre velocidad y siniestralidad

536

2021 2022 2023

Desde 2020 han incrementado las muertes en siniestros viales

Por tanto, hay una relación entre velocidad y siniestros viales

de los actores viales conducen con exceso de velocidad.

364

600

500

400

300

200

100

más de los registrados

en 2020.

Al mismo tiempo, ha incrementado el exceso de velocidad

de los motociclistas conducen por encima de los 50 kilómetros por hora. Elementos de protección

de los usuarios de la parte trasera de los vehículos no usan el

de los motociclistas no usan el casco adecuadamente.

cinturón de seguridad.

Datos de salud pública adicionales Número de lesionados en siniestros viales

2023 - 17.521 lesionados

2024 - 4.773 lesionados

3.133 1.640

Principales localidades por ocurrencia



Bogotá





30

20

10

**Buenos Aires** Promedio de velocidad total en 2023 - 38 km/h Tasa de mortalidad 3,6

39% 40% 42%

Cifras de siniestralidad vial en Bogotá según universidad Johns Hopkins y Secretaría de Salud./Paula Sánchez.

pios aledaños, con lo que se podría decir que en la región hay una moto por cada ocho habitantes.

A esto se suman los trancones por cuenta del crecimiento de los frentes de obra, sobre todo en vías arteriales de la ciudad. Al día de hoy hay más de 400 frentes de obra, por lo que recorrer avenidas como la 68, la Caracas, la Cali y la autopista Norte se ha vuelto todo un desafío a la paciencia. Por eso, aunque suene a paradoja, tal parece que la necesidad de aprovechar cada oportunidad de ir más rápido obedece a una ciudad obstaculizada, pero con las mismas distancias por recorrer.

### Un problema de salud pública

Cuando las ambulancias recogen a los heridos, para llevarlos a un hospital, la siniestralidad vial se convierte en un asunto de salud pública. En especial, al conocer que en los últimos tres años cada vez llegan a los pabellones de urgencias más fracturados, mutilados y lesionados graves después de un accidente de tránsito. Según cifras de la Secretaría de Salud, mientras en 2020 llegaron 406 heridos, en 2022 fueron 630, la más alta de los últimos 4 años. Las estadísticas de 2023 no fueron mejores: fueron 622, ocho por debajo del año anterior.

Más allá de una eventual carga para el sistema, el secretario Gerson Bermont expone un drama todavía peor, y oculto tras las estadísticas. "Aquí estamos hablando de personas que pierden la posibilidad de ir a buscar su sustento diario y deben ser atendidos por sus familiares durante el periodo de incapacidad". Por todo lo anterior, el jefe de carmillón matriculadas en los munici- tera anunció la creación de un con-

tingente articulado con las secretarías de Movilidad y de Cultura, para formular acciones preventivas que reviertan esta situación.

Para respaldar la iniciativa, avanza en el Concejo un proyecto para consolidar nuevas medidas de prevención, que ya se aprobó en primer debate. A través de la iniciativa, se busca comprometer a todos los

sectores para tomar medidas integrales y urgentes, y disminuir los índices de fatalidad y de heridos en la vía. Entre los aspectos más importantes está un enfoque transversal desde diferentes frentes. Como está el panorama, es clara su importancia, así como lo es recordarles a los actores viales poner de su parte para que las vías sean más seguras.

### HOME CAPITAL COLOMBIA SAS Nit 901.211.179-3

INFORMA

Plan de desmonte Voluntario por captación no autorizada de dinero del público según Resolución 2024-01-736030 de agosto 14 de 2024 consecutivo 900-018262 de la Superintendencia de Sociedades.

A todas las personas que hicieron inversión mediante el sistema OVMT o suscribieron pagares con esta empresa, se hace extensiva la información, que se presentara un plan de desmonte voluntario de estas operaciones para la aprobación de la Superintendencia de Sociedades, el cual consiste en continuar con el desarrollo del objeto social de la compañía solo con recursos propios o con créditos del sector financiero, sin recibir dinero o recursos de otras personas.

Los recursos para pagarle a cada uno de los afectados, todo en un plazo de 48 meses, serán aportados por terceras personas interesadas en invertir en el capital social y con los ingresos provenientes de la explotación comercial de su actividad, Igualmente, los afectados que estén interesados en capitalizar sus créditos los podrán hacer.

Este plan es necesario porque el sistema implementado con el modelo conocido como OVMT y con la suscripción de pagares con personas, constituyo una forma de captación ilegal de dinero, según la Superintendencia de Sociedades.

Se invita a las personas afectadas a que ingresen a la página web www.homecapital.com.co o al correo electrónico facturación.proveedores@homecapital.com.co, o se comunique directamente al WhatsApp # 321 431 03 18 con el fin de informarles de manera directa el contenido del plan de desmonte voluntario, así como los demás derechos que tienen los afectados.

Esta publicación se hace con el fin que puedan pronunciarse a más tardar el lunes 23 de septiembre con respecto de la aprobación o no del plan de desmonte voluntario propuesto para lo cual pueden enviar sus pronunciamientos al correo electrónico facturación.proveedores@homecapital.com.co indicando nombre o razón social completos y número de identificación.

> Andrés Londoño A. Representante legal Home Capital Colombia SAS

### Ecuador: apagones nocturnos y teletrabajo debido a su peor sequía

Ecuador implementará apagones nocturnos de ocho horas a escala nacional y teletrabajo en el sector público para enfrentar la peor sequía de los últimos 60 años, que amenaza a sus centrales hidroeléctricas, informó el martes el Gobierno y agregó que también impondrá el teletrabajo en el sector público el jueves y viernes de esta semana y de la próxima.

Ecuador, con 17 millones de habitantes, pierde unos US\$12 millones por cada hora de apagón, según la Cámara de Comercio del puerto de Guayaquil (suroeste), núcleo comercial de la nación. A causa de la sequía, Ecuador ya sufrió racionamientos de electricidad hasta de 13 horas diarias en abril.

Las sequías también han afectado a Brasil, donde el número de incendios en lo que va de septiembre (57.312) ya superó el total de todo el mes del año pasado (46.498), según las mediciones del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) a partir de datos satelitales. La sequía tiene represas en mínimos históricos y el suministro de agua sufre restricciones. Brasilia acumula más de 140 días sin lluvias.

# Internacional

REDACCIÓN MUNDO

La primera pregunta que se hicieron quienes ya superaron los 30 años fue: ¿quién rayos usa un bíper hoy? Quienes no están ni remotamente cerca de esa edad hicieron otra más conveniente: ¿qué es un bíper? Este dispositivo, comercializado desde 1950, extremadamente popular en los años 70 y reemplazado en los 90 por la telefonía celular y los mensajes de texto, ha permitido la comunicación hasta en las zonas más remotas de manera simpley fiable. Esa es la razón por la que militantes de Hezbolá en el Líbano todavía usan este anticuado aparato. Lo que nadie en la organización esperaba era que se convirtiera en su peor enemigo. Al menos una decena de personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas (500 de ellas de gravedad, muchas de ellas quedando ciegas) cuando los bíperes (como los que usan miembros de Hezbolá, un modelo Rugged Pager AR924 de Apollo) empezaron a estallar de manera repentina el martes en varias zonas, desde Beirut hasta Damasco.

Israel fue acusado del ataque, que encontró al grupo fuera de guardia y mostró una vulnerabilidad nunca vista. En redes surgieron dos teorías: Israel infiltró el sistema de los aparatos y recalentó su batería de litio hasta hacerlos estallar, lo que hizo a miles temer por lo que podían hacer con sus dispositivos móviles e incluso con otras tecnologías como los vehículos eléctricos. Sin

Se eleva la tensión entre Israel y Líbano

# Operación Bíper: ¿hay una bomba en nuestro bolsillo?

Una serie de explosiones, de las cuales Israel es acusado, dejó al menos una decena de muertos y miles de heridos en Líbano.

embargo, hackers en línea lo consideran improbable.

"Las capacidades de Israel en materia de ciberseguridad son de primera clase, y destruir centrifugadoras con un gusano y otras actividades ciberfísicas están dentro de su alcance... pero un ataque cibernético puro es bastante improbable", recogió el medio focalizado en tecnología The Stack. Los estudios revisados sobre la práctica de hacer explotar dispositivos sobrecalentándolos a distancia indican que se necesita que el dispositivo al menos esté conectado a un cargador para iniciar la transferencia de energía necesaria para la explosión. Y, por lo que se ve en los videos, los militantes de Hezboláno estaban cargando sus bíperes.

Eso nos lleva a la segunda teoría: un explosivo incluido en el dispositivo que, una vez recibió la señal, lo hizo estallar. Según *Sky News Arabia*, la inteligencia israelí pudo inyectar un compuesto de tentranitrato de pentaeritriol (PENT) en

las baterías de los bíperes —el cual es difícil de detectar en el clima del Líbano— antes de que llegaran a manos de los miembros de Hezbolá en febrero, probablemente durante la producción de los aparatos. Cabe destacar que, en febrero, el líder de la agrupación libanesa, Hassan Nasrallah, había advertido sobre los peligros de los teléfonos inteligentes porque podían ser "espiados y controlados", por lo que pidió no usarlos.

Todo esto revela una enorme falla en los protocolos de seguridad de Hezbolá. La escena parece salida de uno de los mejores capítulos de The Wire: cuando la policía no pudo intervenir los teléfonos de una banda de narcotraficantes, le dijo a un informante que les vendiera teléfonos que ya estaban intervenidos. Eso es lo que parece haber ocurrido acá.

Todavía se estudia cómo fue la explosión: si el dispositivo se calentó y cómo se produjo la detonación. Lo único claro es que hubo un componente explosivo —por lo que podemos tranquilizarnos sobre nuestros celulares ya que no tienen PENT—, y que, antes de la explosión, los bíperes emitieron un sonido durante varios segundos, lo que llevó a que varios miembros los revisaran aumentando las heridas en el rostro y los ojos. Por todo esto, el consultor tecnológico Edward Snowden ha acusado a Israel de terrorismo.

Nos quedan las preguntas por las que sí deberíamos estar preocupados: ¿por qué ahora y qué sigue? Algunos miembros de la comunidad de Inteligencia de Fuentes Abiertas dicen que la operación pudo ser un accidente y no pretendía llevarse a cabo ahora, pues un ataque así suele ir acompañado de una invasión a larga escala. Podrían estar en lo correcto. El medio arabe Al-Monitor apuntó a que el ataque tuvo que adelantarse porque los miembros del grupo libanés mostraron sospechas recientemente frente a los dispositivos. Por otro

lado, Axios informó que la operación habría sido aprobada a inicios de esta semana en una reunión del gabinete de Benjamin Netanyahu. Horas antes del ataque, el Gobierno israelí había declarado que detener los ataques de Hezbolá era su nuevo objetivo de guerra.

Según Channel 14, de Israel, algunos oficiales militares israelíes se
están preparando para que una tercera guerra con Hezbolá empiece
de inmediato, reconociendo que es
una acción que llevaria las tensiones
en la frontera a un conflicto a gran
escala. Líbano ha dicho que responderá al ataque contra su soberanía
nacional. El ataque ha preocupado
a la Organización de Naciones Unidas y a EE. UU. especialmente, que
ve totalmente ignorado su llamado
a la moderación y aseguró no saber
nada sobre este ataque.

Como primeras medidas internacionales, Air France y otras aerolíneas suspendieron sus vuelos a Tel Aviv, temiendo una guerra a mayor

La crisis económica a la que se enfrenta el Líbano no puede permitirle entrar a un conflicto mayor con Israel, lo que incluso tiene a ciudadanos en la frontera sur cuestionando el alto precio que pagarían por la guerra, según Vivian Yee, de The New York Times. Sin embargo, Hezbolá tiene un arsenal mucho más peligroso que el de Hamás, con misiles guiados de presión y drones explosivos que podrían eludir la Cúpula de Hierro de Israel, llevando la guerra a otro nivel. Analistas no se atreven a pronosticar cuál puede ser la respuesta de esta agrupación, pero coinciden en que cuanto más severa sea, más puede arrastrarnos a un conflicto regional. Irán, cuyo embajador en Beirut resultó herido durante la jornada de explosiones, no ha hablado sobre represalias, pero sus conexiones con Hezbolá son conocidas, por lo que Teherán, que tampoco quiere entrar en conflicto por su crisis económica, podría verse inmersa en la metástasis de la guerra.



La explosión de bíperes en Líbano causó nueve muertos, incluida una niña, según Hezbolá, y miles de heridos. / EFE

Hezbolá había pedido a sus miembros no utilizar teléfonos celulares, para evitar cualquier tentativa de espionaje o interferencia israelí.





III FORO INTERNACIONAL DE

### PERIODISMO CIENTÍFICO

# 

Medios de comunicación y audiencias

Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar 'La Perla' 2:00 p.m. Universidad Simón Bolivar 'La Perla'
Calle 68 # 53 - 56, Barranquilla - Colombia



Lucía Fernanda Yánez Periodista y presentadora **Noticias Caracol** 



Juanita Gómez Directora de Video Semana



Juan C. Rincón Editor de Opinión y director de La Pulla El Espectador



Rosario Gómez Periodista W Radio Colombia



Erika Fontalvo Directora General El Heraldo



Andrea Jaramillo Periodista y presentadora **Noticias RCN** 



Jimmy Larios Rosanía Médico psiquiatra y psicoterapeuta Universidad Simón Bolívar



Dubrazka Duque Médica psiquiatra Universidad Simón Bolívar



Gisella Bolívar Especialista en Psicología Clínica Universidad Simón Bolívar



María Elena Menco Coordinadora de Salud Mental Gobernación del Atlántico

ALIADOS:





Foros Semana

Las conversaciones que el país necesita

EL HERALDO TE CONECTA

www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook.com/BIBOCol @BIBOCol bibocol BIBOCol





Busca conservar un millón de hectáreas

### El Corredor Jaguar está transformando la sostenibilidad en el continente

Conexión Jaguar es el programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas, que de manera voluntaria aporta a la conservación de la biodiversidad en Latinoamérica. Detrás de su gestión, se destaca el apoyo técnico y financiero para que los proyectos de conservación y restauración en manos de las comunidades sean rentables y autosostenibles.

### REDACCIÓN BIBO

La presencia del jaguar (Panthera onca), el félido más grande de América, en un ecosistema es una buena señal de la salud de esa área, pues muestra, por ejemplo, que hay suficientes de presas para mantener una población de depredadores. De hecho, esta especie es considerada una 'especie sombrilla', pues su bienestar es un indicador de equilibrio del hábitat.

Países como Colombia están perdiendo a sus jaguares. Esta especie es amenazada por la pérdida de hábitats debido a la deforestación y la caza indiscriminada por conflictos con los humanos. Estos riesgos y su situación han llegado hasta tal punto que el Instituto Humboldt, junto con otras organizaciones, decidieron etiquetar a la especie en la categoría 'Vulnerable' de extinción.

Lo más preocupante de esta situación es que, según estudios, cerca de 96 % del territorio colombiano es hábitat potencial de esta especie, pero la degradación y los cambios del uso del suelo limitan cada vez más los territorios que habitan, en una muestra generalizada de lo que les pasa a otras especies quizá menos visibles.

Para actuar frente a esta situación, ISA, una empresa multilatina que opera en los

En el continente hemos logrado más de 20 alianzas para la conservación y restauración de los ecosistemas. Este éxito del Programa se debe principalmente a la alta rigurosidad técnica que tiene el proyecto, con condiciones justas para los participantes del proyecto",

María Camila Correa, directora Corporativa de Sostenibilidad en ISA.

negocios de transmisión de energía eléctrica, vías y telecomunicaciones y TIC, desarrolló el programa Conexión Jaguar, una estrategia de contribuciones voluntarias que en los últimos siete años ha buscado conservar y restaurar los hábitats naturales del jaguar, a través del impulso de iniciativas forestales y proyectos para el desarrollo de las comunidades rurales y la mitigación del cambio climático.

Esta iniciativa se enmarca en un reto planetario enorme. Para ponerlo en perspectiva, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus singlas en inglés) prevé un aumento de la temperatura mundial de entre 2,5 y 10 °C para 2100. Además de esto, según estudios, grupos de animales como los anfibios están enfrentando amenazas importantes, con cerca del 70 % de estos que se encuentran en riesgo de desaparecer a causa de la agricultura de acuerdo con un estudio, publicado en agosto de este año, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

De esta manera, el objetivo de ISA y sus empresas, que tiene presencia en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, y Panamá, a través de contribuciones voluntarias que van más allá de la rentabilidad con acciones para frenar la pérdida de biodiversidad para 2030, una de las metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, cuyos avances se discutirán en unas semanas en la COP16 en Cali.

"El compromiso por la sostenibilidad implica la necesidad de una cultura en organizaciones como ISA con este enfoque. Esto implica tener proyectos más sostenibles y que impacten menos los territorios, pero también programas como Conexión Jaguar que son programas estratégicos en los que hacemos aportes positivos adicionales y apoyamos a proyectos de conservación y restauración en sus objetivos, y esto se logra a través de la innovación", explica María Adelaida Correa, directora de Corporativa de Sostenibilidad en ISA.

Esta iniciativa de ISA y sus empresas,



El jaguar es el félido más grande de Suramérica./ Getty Images

entre las que se encuentran ISA INTER-COLOMBIA, ISA INTERCHILE (Chile), ISA INTERVIAL (Chile), ISA CTEEP (Brasil) e ISA REP (Perú), se enmarca en la Estrategia ISA2030, la cual está orientada a la creación de valor sostenible, y busca generar impacto social y ambiental positivo al contribuir de forma signi-

"Como parte de esta estrategia, y nuestro aporte al Acuerdo de París y al Marco Global de la Biodiversidad, hemos asumido una serie de compromisos, entre ellos, buscamos realizar contribuciones

conservación de ecosistemas en los países en los que tenemos presencia, a través de nuestro programa Conexión Jaguar", precisa Valeria Hincapié, especialista de Sostenibilidad de ISA.

Pero, ¿cómo funciona y cuáles han sido sus logros de este Programa?

### Conexión Jaguar y Conexión Puma en Chile

La propuesta que desarrolla ISA y sus empresas busca en primer lugar ayudar a la conservación del conocido 'Corredor Jaguar', un sistema de zonas conectapositivas enfocadas a la restauración y das biológicamente que se extiende desde

### Incendios forestales han afectado más de 19 mil hectáreas

En menos de cuatro días, , los incendios forestales han afectado más de 19 mil hectáreas en Colombia. Para ponerlo en perspectiva, esto corresponde a 168 veces el área del Parque Simón Bolívar en Bogotá.

Según datos oficiales, los incendios se han concentrado en los Tolima.

Huila, Cauca y Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.

"Para contrarrestar esta amenaza, se trabaja con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Ejército Nacional y la Policía Nacional.", indicó la UNGRD, a través de un comunicado.

381 municipios del país se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): 74 en alerta roja, 184 en alerta naranja y 123 en alerta amarilla.

381 municipios del país se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales, según informes del IDEAM.



Los proyecto de ISA en el corredor Jaguar



El programa tiene la meta de contribuir, para 2030, a la protección de más de 1 millón de hectáreas en Latinoamérica.

tos de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, entre ellas, iniciativas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, denominados proyectos REDD+ e iniciativas rurales de forestación, reforestación y revegetación (ARR).

"Como compañía tenemos la meta de contribuir a la transformación de los territorios en donde se desarrollan nuestro proyecto. Una de las herramientas que hemos encontrado es consolidar o movilizar acuerdos de conservación con las comunidades", explica Hincapié, de ISA.

En general, el programa ha logrado crear e impulsar mecanismos de financiación, con cooperantes financieros como Ecopetrol, para la estructuración, implementación y asistencia técnica a las iniciativas que le permiten a ONG, comunidades, emprendedores recibir financiación para sus proyectos.

En Colombia, por el momento, ISA y sus empresas, a través del programa Conexión Jaguar, apoyan iniciativas forestales en Cimitarra (Santander), la Ciénaga de Barbacoas (Antioquia) y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena). Con estos proyectos se realizan acciones para la conservación de los ecosistemas en el territorio colombiano, que permiten la rehabilitación de los bosques y la biodiversidad.

El programa, en todo el continente tiene proyectos que cubren más de 400 mil hectáreas y que tienen el potencial de redulas cuales ya se ha logrado verificar más de 500.000 tCO2 de ellas.

"En el continente hemos logrado más de 20 alianzas para la conservación y restauración de los ecosistemas. Este éxito del Programa se debe principalmente a la alta rigurosidad técnica que tiene el proyecto, con condiciones justas para los participantes del proyecto y con los mayores beneficios posibles a los dueños de la tierra que ofrecen sus predios para contribuir a la conservación", explica Correa, directora Corporativa de Sostenibilidad en ISA. "Nuestro principal logro ha sido que estos proyectos sean autosostenibles y rentables para las comunidades".

### Una invitación a participar

Con estos logros, ISA y sus empresas anunciaron que tienen la intención de incrementar las acciones y beneficios del programa trabajando de la mano con entidades que están comprometidas en generar impactos positivos en América Latina. Por esta razón, invita a las iniciativas enfocadas a la conservación de bosques y reforestación en Latinoamérica, a ser parte de este Programa para recibir apoyo técnico y financiero.

"Con estas convocatorias, que realizamos todo el tiempo, esperamos poder llegar a más territorios para realizar acciones enfocadas en la restauración y que puedan ser más visibles para poder multiplicar sus impactos en términos de acción climática. hectáreas conservadas, especies de fauna y flora monitoreadas, entre otras áreas de acción", indicó Correa, de ISA.

De hecho, una de las metas que tiene el programa para 2040, es decir, en los próximos 16 años, es multiplicar por siete los proyectos apoyados y financiados por la organización, con el objetivo de conservar a la naturaleza y tener beneficios cada vez mayores para las comunidades vinculadas

México hasta el norte de Argentina. En estas zonas, los proyectos buscan reconectar esos parches aislados de bosque para permitir el tránsito de fauna, la restauración de ecosistemas, la captura de CO2, y proteger al jaguar y las especies que coexisten con él.

En Chile, al no existir el jaguar, ISA trabaja en la conservación del puma (Puma concolor), el segundo felino más grande de América. De esta manera, Conexión Jaguar se adapta a su entorno bajo el nombre de Conexión Puma, pues en territorio chileno al orientar sus acciones de conservación a esta especie, que también es considerada como una especie sombrilla.

En este ámbito, el programa tiene la meta de contribuir, para 2030, a la protección de más de 1 millón de hectáreas en Latinoamérica. Además de esto, Conexión Jaguar también tiene el objetivo de implementar proyectos que permitan una reducción de 9 millones de toneladas de CO2. Asimismo, se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales de las zonas de influencia de los proyectos que apoya.

Para lograr estas metas el programa ha venido creciendo y ampliando su alcance, apoyando distintas tipologías de proyec- cir 4,5 millones de toneladas de CO2, de a iniciativa.





Justicia Inclusiva

#Justicialnelusiva

@EEjustinclusiva

www.elespectador.com/justicia-inclusiva/

@EEjusticialnclusiva
 @eejusticiainclusiva

## Justicia Inclusiva

**Proyectos locales** 

### Jóvenes en Quibdó: la tarea de eliminar el estigma y la violencia

Seis programas de USAID trabajan en el territorio para promover el acceso a la justicia.



ARANGO

varango@elespectador.com
@EEjustinclusiva

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, Quibdó (Chocó) ha enfrentado una situación crítica de violencia, lo que la ha convertido en una de las ciudades con más tasas de violencia en Colombia. Los homicidios sistemáticos, especialmente contra jóvenes, han dejado en duelo a más de 600 familias.

En respuesta a esta problemática, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha implementado seis programas destinados a desestigmatizar a la juventud y promover iniciativas de esperanza, que buscan facilitar el acceso a la justicia y ofrecer alternativas diferentes a la violencia, cambiando así los proyectos de vida de los jóvenes.

De acuerdo con la Fundación Círculo de Estudios, en 2022, Quibdó fue la capital más violenta del país. Aunque en 2023 se observó una disminución en la violencia contra menores de edad, en 2024 se ha registrado un preocupante aumento de los homicidios de jóvenes entre 17 y 21 años. Este aumento, según la misma organización, se atribuye a la acción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que pretenden controlar varios barrios de la ciudad. Según el Ministerio de Defensa, del 1.º al 30 de junio de 2024 se reportaron 62 homicidios en Quibdó, cifra que se suma a los 109 registrados en 2023, los 169 de 2022 y los 151 de 2021.

El 23 de agosto de 2024, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, visitó la ciudad y se reunió con víctimas, madres y jóvenes para Sara, joven chocoana

investigar los asesinatos. Anupama Rajamaran, directora de la misión de USAID en Colombia, también participó en la reunión y subrayó la importancia de crear espacios seguros para los jóvenes y proteger su desarrollo. Las dos escucharon a las familiares de las víctimas, quienes informan que Kennedy, Los Alamos, El Reposo, San Pedro v Buenos Aires son los barrios donde se concentra la mayoría de los homicidios, pues allí se registra una vida perdida cada fin de semana, según la Fundación Círculo de Estudios, la cual le entregó a la fiscal general un informe con 207 casos de jóvenes asesinados.

"En las calles, hace poco tuvimos en mi barrio dos asesinatos. A uno le echaron la cabeza, al otro lo hicieron en el piso a plena luz del día. La infancia de los niños y adolescentes no es la misma que tuve yo hace seis años. Realmente, hoy la infancia en mi barrio ha tenido que sacrificar precisamente eso: la infancia, porque ven todo el tema de localización y de fuerzas violentas, y es la única realidad que tienen. Quizá, en términos de desempleo, esto también atenúa estos hechos", dijo un artista de 24 años.

En ese mismo encuentro, Sara, joven del barrio El Reposo 1 y amante de la danza, descri-

Los ven como presas, vulnerables, sin trabajo, sin comida (...) y les empiezan a proponer cositas y les empiezan a dar dinero".

abordar la situación. Durante bió cómo muchos jóvenes ven el encuentro, anunció la crea- en estos grupos una salida, una ción de un grupo de trabajo para oportunidad. "La única oportunidad que hay normalmente en muchos barrios. Por ejemplo, las personas que llegan a lugares que no conocen, que llegan nuevas a un barrio, y sobre todo las que son desplazadas, normalmente llegan a los barrios periféricos, donde también ellos invaden algunos territorios. Los ven como presas, por decirlo así, para atraparlos fácilmente: vulnerables, sin trabajo, sin comida. Entonces, les dicen: 'Ah, no, que venga me hace este mandadito'. Ah, no, que les empiezan a proponer cositas y les empiezan a dar dinero. Ellos ven que si se van con ellos, les puede ir mejor".

Ante este panorama, los programas de USAID buscan promover la inclusión étnica, el liderazgo juvenil y la reparación de las víctimas del conflicto. Juntanza Etnica es uno de estos programas que impulsa la participación de las comunidades afrodescendientes y empodera a los jóvenes para que tomen parte en las decisiones locales.

A través de alianzas con el SENA y la Alcaldía, este programa crea oportunidades de empleo y desarrollo para los jóvenes. Otro programa, Restaurando Nuestro Futuro, trabaja en la reparación integral de las víctimas del conflicto; mientras que Jóvenes Resilientes ayuda a chicos de 10 a 29 años a enfrentar la criminalidad y la estigmatización en sus barrios. Con lo que, pese a la inseguridad y la violencia, continúan luchando por sus derechos y construyendo nuevas oportunidades.

Justicia Inclusiva, por suparte, busca acercar a las comunidades más afectadas por la violencia al sistema judicial. Este programa ha representado legalmente 30 casos de homicidios, brindado

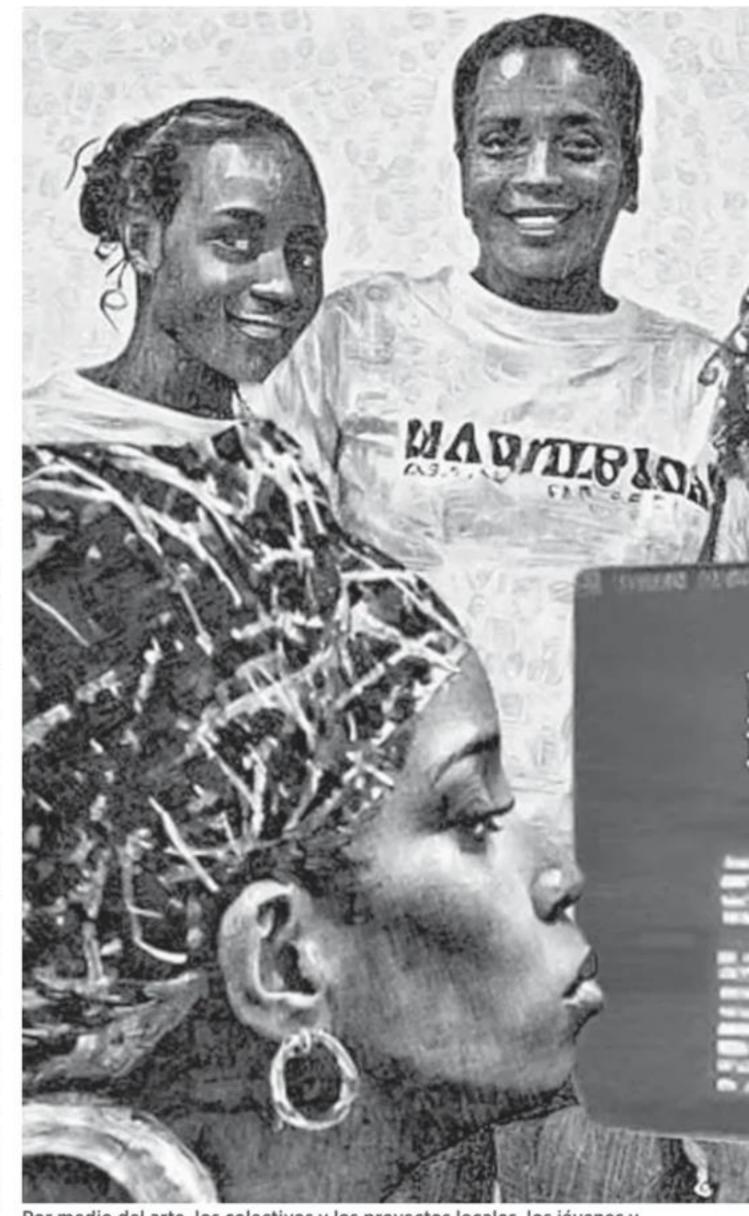

Por medio del arte, los colectivos y los proyectos locales, los jóvenes y sus familias han tratado de salvaguardarse de la guerra. / Archivo particular

200 madres y documentado 108 casos de violencia. Además, ha organizado cinco mesas de trabajo con la Fiscalía para mejorar el acceso a la justicia y apoyado la creación de la Red de Madres y Cuidadoras, quienes ahora participan en el comité local de justicia. En este contexto, 50 madres han podido declarar ante la Unidad de Víctimas.

Los proyectos Inspira Paz y Tierra Dorada también contribuyen, por un lado, a prevenir vulneraciones a los derechos humanos y, por el otro, a fomentar el desarrollo sostenible en la pequeña minería. En los últimos dos años, estos programas

vos, brindando asistencia legal y psicosocial, creando una base de datos documental para los casos judiciales e impulsando la participación juvenil en espacios políticos. Asimismo, campañas de sensibilización como "Sueños Apagados" y "Saludablemente" han promovido la desestigmatización de los jóvenes y su participación en la construcción de sus territorios.

#### "Mnemosiné": para la memoria y por la justicia de los jóvenes

En el marco de estos programas, se realizó la exposición "Mnemosiné", la cual logró acompañamiento psicológico a han logrado avances significati- generar una gran sensibilización

### Número de casos de homicidios en Quibdó (2010-2021 por año) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

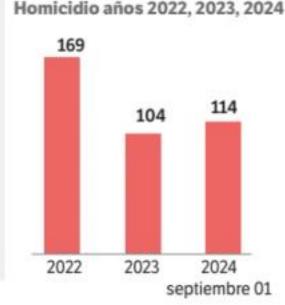

Durante 2022, Quibdó se ubicó como capital más violenta del país con 169 homicidios. Además de una tasa de 127,1 por cada 100 mil habitantes, superando ampliamente la tasa promedio de 21,2 de las demás capitales del país.



En lo corrido de 2024, según reporta la Fundación Círculo de Estudios, hay una tendencia al alza en los niveles de homicidio sobre menores de edad. Fronteras invisibles y la búsqueda de poder por parte de grupos armados, entre las razones.



Fuente: Policía Nacional. SIEDCO (noviembre, 2023)

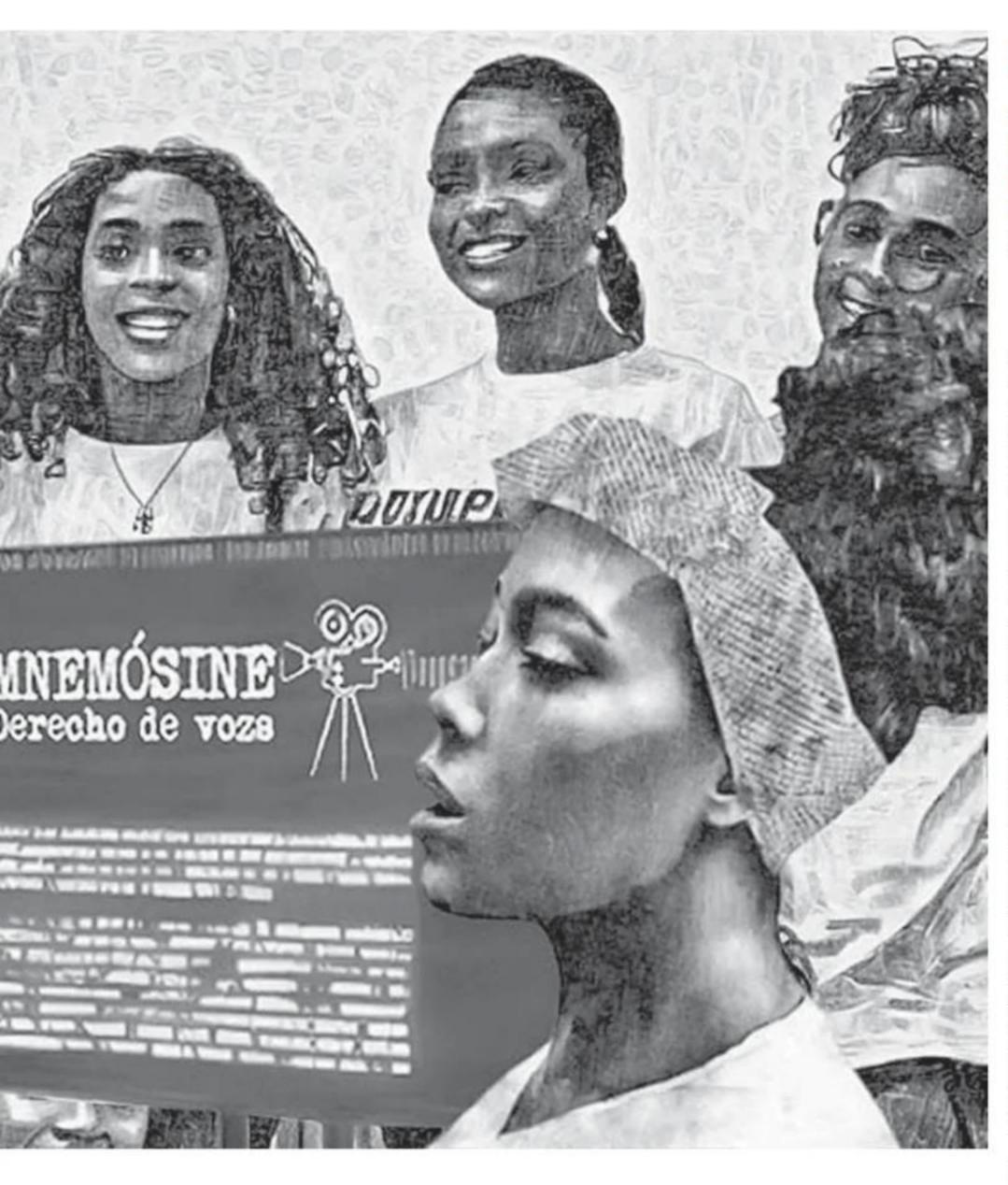

entre la población, destacando el papel de las madres que han perdido a sus hijos en medio de la violencia.

Se trata de una exposición de fotos de estos hijos, las cuales circulan por la ciudad como un recordatorio constante de las vidas truncadas, mientras ellas exigen respuestas ante la situación.

Nury Rodríguez, quien acompaña a los jóvenes en los barrios, explica que muchos de los asesinados eran los cuidadores de sus madres, lo que ha destrozado no solo familias, sino también la economía de los hogares.

"Junto a los indicadores de necesidades básicas insatis-

relacionados con la generación de oportunidades económicas para jóvenes y madres también son una solución a esta problemática. En nuestros programas, tenemos varias actividades. como las oportunidades económicas enfocadas en el emprendimiento inclusivo. Hablábamos justamente de la importancia de generar toda esa fuerza, apoyo y respaldo para que estos emprendimientos sean sostenibles", dijo la lideresa.

Luego de la reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, donde se anunciaron medidas para investigar los homicidios de jóvenes en

ción Círculo de Estudios, Nhora Lucía Álvarez, expresó que aunque los acuerdos incluyeron la creación de un equipo especializado para abordar de manera integral el acceso a la justicia, a corto plazo aún no se ha visto resultado. Sin embargo, según la directora, un punto importante de este nuevo discurso es que, aunque las madres de las víctimas no han recibido información concreta, se ha logrado establecer un espacio de diálogo con la Fiscalía, que ha sido importante porque, aunque no se han capturado responsables, "las mamás entienden que hay una institución del Estado que está

### Si en cualquier otro país del mundo hubiera 800 jóvenes asesinados, sería un tema de la agenda política",

Nhora Alvarez, de la Fundación Circulo de Estudios

Uno de los logros más significativos de estos encuentros ha sido cambiar la percepción de las madres sobre la efectividad de la justicia y la relación con las instituciones estatales. Al respecto, Álvarez señaló que antes "nunca en la vida, en 10 años, se había visto a la Fiscalía en estos casos". Este esfuerzo ha transformado la relación de las víctimas con las instituciones, aunque, recalca, aún falta mucho por hacer, especialmente considerando las dificultades generadas por las dinámicas del conflicto armado y el control territorial por parte de actores violentos.

En paralelo a estas labores, la Fundación ha trabajado en la construcción de una red de apoyo mutuo entre las madres, quienes han encontrado un espacio para compartir sus experiencias y luchar juntas por la justicia para sus hijos. Afirman que antes de este acompañamiento, muchas madres "no habían podido hacer los ritos fúnebres por amenazas o prohibiciones", lo cual dificulta su proceso de duelo. Por ello, la organización ha organizado ritos simbólicos, tanto religiosos como comunitarios, para ayudar a las madres a cerrar sus duelos y preservar la memoria de sus hijos.

Ahí también radica la importancia de la exposición, realizada en colaboración con artistas locales. A la fecha se ha presentado en la ciudad con tres componentes: uno que relata la vida de los niños y jóvenes asesinados a través de sus pertenencias, un recorrido digital que permite acceder a las historias de las víctimas y un espacio de reflexión sobre la importancia de preservar la memoria colectiva.

"Es una exposición que cuenta con tres escenarios. Jóvenes, niños y niñas que han sido asesinados, y dos de las madres que cuentan quiénes eran estos jóvenes y cómo fueron asesinados", explicó la vocera del Círculo de Estudios.

La exposición busca no solo generar conciencia en la población local, sino también llevar fechas, creemos que aquellos Quibdó, la directora de la Funda- poniendo los ojos en sus casos". la discusión al ámbito nacional e asesinados.

internacional. Incluso, las obras estarán presentes en la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia el 20 de septiembre, como parte de la conmemoración de los 20 años de la consulta anual de derechos humanos. La exposición será el evento central de la recepción, con la esperanza de que este tipo de actividades ayuden a que se visibilice la crisis en Quibdó.

Sobre el impacto de la exposición, madres, jóvenes y líderes esperan que el arte pueda aportar al impacto y visibilización de la violencia en la ciudad. Especialmente, en un contexto en el que esta ha sido normalizada. "Si en cualquier otro país del mundo hubiera 800 jóvenes asesinados, sería un tema de la agenda política del presidente", lamentó Nhora Álvarez.

### El llamado a la justicia

A pesar de que cada vez hay más ojos sobre la situación de Quibdó y su juventud, siguen existiendo ecos de guerra y víctimas. En la mañana de martes 27 de agosto, por ejemplo, y luego del paso de las autoridades por la ciudad, fue asesinada Luz Berilia Chalá Córdoba, madre de la comunidad, quien luchaba por el esclarecimiento de los hechos que en 2022 le quitaron a su hijo Brayan. Ella era integrante de la Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Asesinados en Quibdó y se movilizó durante estos últimos dos años en contra de la violencia en la ciudad. Por esta situación, la Embajada de Estados Unidos hizo "un llamado para la pronta y exhaustiva investigación de este caso". En marzo de este año también fue asesinada la lideresa Yirleana Moreno, su compañera de la red.

Por lo pronto, las comunidades no solo anhelan paz, la protección de sus niños y niñas y oportunidades distintas para los jóvenes. También que haya un avance significativo en las investigaciones que madres buscadoras ven como la forma de acceder a la verdad y la justicia.

Además, como resultado de las luchas que han liderado, en compañía de organizaciones locales e internacionales, se espera que haya un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a esta ola de muertes, ya que, a mediados de 2024, la Fundación presentó una solicitud para que se le ordene al Estado colombiano agilizar las investigaciones y tomar acciones de prevención antes de que más jóvenes sean

### Turismo en breves

#### LATAM se renueva

Con el objetivo de continuar mejorando su flota y la experiencia a bordo de los pasajeros, el grupo LATAM anunció que iniciará un proceso de renovación de 24 de sus aeronaves Boeing 787 a partir de septiembre. La inversión será de más de US\$360 millones.

### Promoción en Disney

La oferta especial de entradas Disney 4-Park Magic regresa a Disney World, en Florida, para que los viajeros puedan disfrutar sus cuatro parques temáticos con los mejores precios. Los boletos podrán ser utilizados del 5 de enero al 29 de marzo de 2025.



### Vitrina de Anato 2025

Santa Marta será el destino nacional invitado de honor de la Vitrina Turística de Anato. La capital de Magdalena celebrará sus 500 años de historia en el evento profesional del sector más importante de Colombia, que cada día gana más relevancia en Latinoamérica.

### Turismo en el G20

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) participará en la próxima reunión ministerial de turismo del G20, en Belém (Brasil), donde se analizarán oportunidades y retos de esta industria que representa alrededor del 10 % del PIB mundial.



Con el todo incluido, puede disfrutar cocteles en la piscina de adultos. / Marriott Cancún



CRISTIAN CAMILO PERICO MARIÑO

cperico@elespectador.com @cristian\_perico

El Caribe mexicano es una región única en el mundo en cuanto a destinos y atractivos turísticos por su mar azul, playa exuberante, selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos subterráneos, islas, lagunas, cultura maya e historia, con infraestructura que compite a nivel mundial por la variedad de su oferta de hospedaje, gastronomía típica e internacional, conectividad, multiculturalidad y recursos naturales.

Cancún es uno de los destinos más destacados entre los colombianos en esta zona de México, reconocido por su arena blanca y sus fascinantes aguas azules turquesa e inigualable clima, además de una atención turística de primera categoría que lo ponen como uno de los mejores centros vacacionales del mundo y uno de los mejores conectados en toda América Latina, gracias a las opciones aéreas y terrestres para llegar a esta ciudad del norte del estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán.

Es así como, de acuerdo con las métricas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) -organismo descentrali-

es promover y posicionar los destinos turísticos-, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibe el mayor número de pasajeros internacionales en la tierra del chile y el mezcal, con vuelos directos de iday regreso a países como Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Europa y Latinoamérica, entre ellas Colombia.

Tras un travecto de menos de cuatro horas es posible dejar el frío de nuestra capital para pasar al clima semitropical de la región, con una temperatura media anual de 26 °C que puede elevarse hasta los 35 °C en verano. Claro que, de acuerdo con los rivereños, aunque el clima es muy similar durante todo el año, existen dos períodos: la temporada de lluvias se extiende de mayo a octubre y la estación seca es de noviembre a abril, con temperaturas más frescas, debido a los vientos del norte, que son más fuertes en esta temporada yrefrescan la costa del mar Caribe. Tomenota de este dato, pues le sirve paraviajar en la temporada de su preferencia.

Según el CPTQ, este destino tiene 201 hoteles que suman más de 42.245 habitaciones, de modo que su oferta de hospedaje incluye una amplia variedad de alternativas de alojamiento que se distinguen por satisfacer las necesidades e intereses de todos los visitantes, así como por la calidez del servicio y la reconocida hospitalidad mexicana. Es así como podrá encontrar cadenas hoteleras nacionales e internacionales, exclusizado del Gobierno del Estado cuyo objetivo vos resorts afiliados a reconocidas asociacio- Cancún, en una hermosa franja de la costa del % del total de sus huéspedes, países entre los

nes de la industria de viajes, hoteles con plan europeo, familiares o solo para adultos, para viajeros de negocios, pet friendly, algunos con facilidades e instalaciones para eventos, grupos, congresos y convenciones e incluso hostales. No obstante, entre todas estas opciones disponibles el turismo todo incluido se ha consolidado como una de las ofertas más atractivas porque incluye alojamiento, comidas, bebidas y diversas actividades dentro del mismo hotel, para que viva una experiencia de primera sin tener que preocuparse por algo más que no sea disfrutar.

### Marriott abre sus puertas a esta experiencia

Elegir un hotel con esta característica en lugar de otro tipo de alojamiento puede ofrecer múltiples ventajas que mejoran la experiencia vacacional, dado que, desde el momento de la llegada, le brindan comodidad al incluir traslados desde el aeropuerto y un paquete que cubre todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones sin estrés.

Entendiendo la importancia de este mercado y priorizando la experiencia de los visitantes, la marca Marriott Hotels & Resorts inauguró este mes, tras una completa transformación, su primer resort todo incluido que hará parte de su portafolio All-Inclusive by Marriott Bonvoy. Se trata de una propiedad legendaria que ha estado presente durante décadas en el corazón de la zona hotelera de Caribe mexicana, a solo cinco kilómetros al sur del centro de la ciudad y de los principales centros comerciales.

Hospedarse allí implica obtener un gran bagaje culinario, pues ofrecen una amplia gama de opciones, desde bufés internacionales hasta restaurantes a la carta, lo que permite a los huéspedes disfrutar de diferentes tipos de cocina sin costo adicional. Son 13 restaurantes y bares que van desde la tradición mexicana con tortillas frescas, guacamole y más en Casa Madre, pasando por la cocina japonesa y teppanyaki en Ono; Press+Star, restaurante deportivo con máquinas de juegos y cocina internacional, y Hana Polynesian Grill, cuya auténtica comida polinesia lo hará vibrar con sus sabores.

De acuerdo con Glaucia Canil, directora de Ventas y Mercadeo del Marriott Cancún, una de las características más atractivas de este servicio de hospedaje es la disponibilidad de bebidas refrescantes a cualquier hora del día, lo que le garantizará una experiencia más placentera y festiva, ideal para quienes buscan disfrutar mientras beben buenos cocteles.

"La inclusión de múltiples servicios en un solo paquete puede resultar en un ahorro significativo, pues los viajeros pueden disfrutar de una experiencia lujosa sin sorpresas desagradables en la factura final", explica la vocera, quien destaca que en la lista de visitantes más frecuentes en el puesto tres se encuentra un mix latino, que representa el 15

### Sostenibilidad turística en Playa Blanca, Isla Barú

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), firmó el acta de inicio del proyecto para el suministro e instalación del sistema de señalización náutica en Playa Blanca, Isla Barú.

El objetivo es ordenar las actividades acuáticas en este territorio y garantizar un desarrollo turístico que respete y conserve la biodiversidad del Caribe colombiano. La iniciativa, que cuenta con una inversión aprobada superior a los \$3.665

millones, busca recuperar el área de uso turístico de Playa Blanca, uno de los principales atractivos naturales de Cartagena. El proyecto de señalización de la playa tendrá un impacto social positivo para los visitantes y la comunidad.



Cancún es un destino de lujo con opciones para toda la familia. / Getty Images

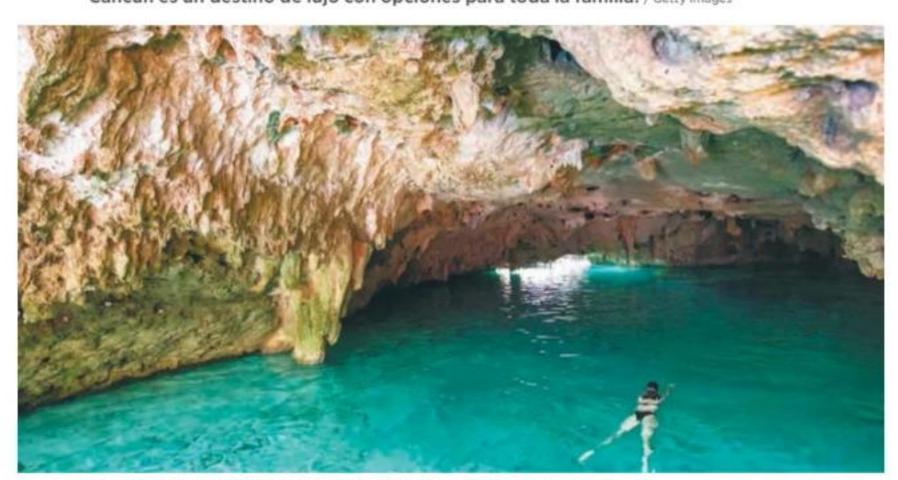

En Cancún podrá visitar maravillosos atractivos naturales. / Getty Images



Disfrute de las exuberantes playas del Caribe mexicano. / Getty Images

cuales se encuentra Colombia, superado solo por México y Brasil.

"Ahora con el todo incluido estimamos que suba este porcentaje, ya que al mercado colombiano le gusta mucho este concepto todo incluido. De hecho, pensando en ustedes, tenemos tarifas especiales con algunas operadoras de su país para que nos puedan reservar con ellos o directamente en nuestras páginas", menciona Canil.

Si bien, según las métricas del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, en Cancún hay unos 120 hoteles que operan bajo el modelo de todo incluido; la experiencia en el Marriott es inigualable, ya que cuenta con instalaciones modernas y lujosas, que van desde un completo spa con masajistas expertos, sauna, centro deportivo dinámico, parque acuático, palapas para broncearse y el Camp Club, que le permite dejar a sus hijos de cuatro a 12 años en actividades creativas y de entretenimiento que incluyen la fabricación de Slime, lecciones de baile latino o experiencias artesanales en la elaboración de títeres. Lo que lo hace especialmente atractivo para familias, grupos grandes y diferentes tipos de viajeros, quienes contribuirán a la economía local al disfrutar de las mieles del turismo en la región.

\*Invitación de Marriott Cancún.





### I Encuentro

### **Integrando Horizontes Sostenibles**

### El reciclaje:

### UNA LABOR CON VALOR

Una iniciativa liderada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM), del Departamento de Estado de los Estados Unidos en alianza con FUPAD – PADF Colombia.



### #UnaLaborConValor

Un encuentro para reconocer las buenas prácticas de la población migrante venezolana y colombiana que trabaja con reciclaje, visibilizar alianzas, compartir experiencias innovadoras y fomentar el diálogo sobre la economía circular y el desarrollo sostenible en nuestro país. Además de compartir los resultados de Integrando Horizontes Sostenibles, que fomentan la interconexión entre lo humanitario y el desarrollo.

Transmisión por las plataformas de El Espectador, Lado a Lado y FUPAD Colombia



@FUPADColombia @elespectadorcom @EELadoalado





@fupadcolombia @el-espectador

www.elespectador.com





El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador, Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados.

### ISSN 0122-2856, Año CXXXVII. www.elespectador.com Opinión



Directores: Fidel Cano Gutlérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958 Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

### Un bienvenido espaldarazo

OLOMBIA, EN ESPECIAL LA ADMInistración de Gustavo Petro, acaba de recibir un espaldarazo esencial en su ambición por modificar la manera en que nuestro país lucha contra las drogas. En el proceso anual de certificación que hace la Presidencia de los Estados Unidos para vigilar a los países productores de drogas ilícitas, la administración de Joe Biden fue clara en reconocer que el gobierno Petro ha sido un aliado esencial y comprometido en la lucha. Se trata de una decisión con efectos prácticos, pues el riesgo de perder la certificación dificulta la obtención de apoyo internacional, pero también con un mensaje político contundente: Estados Unidos reconoce que es necesario un cambio de paradigma, aunque andemos a paso de tortuga hacia él.

Había temor de perder la certificación porque el número de cultivos de hoja de coca en Colombia sigue creciendo hasta cifras alarmantes. También porque, desde su llegada a la Presidencia, el presidente Petro y sus ministros de Justicia han pedido modificar la aproximación a esta guerra perdida. Se trata de una estrategia con énfasis en acercarse a las comunidades productoras y combatir solo a los grandes cabecillas. Los resultados saltan a la vista: hasta julio se habían incautado 488,9 toneladas de cocaína, muy por encima de las incautadas el mismo período del año anterior (381,8 toneladas). Casi semanalmente, el presidente Petro comparte en su cuenta de X la noticia de un nuevo cargamento intervenido. El problema, sin embargo, es que esa medida no ha disminuido el poder de los grupos narcotraficantes ni el hecho de que se siguen exportando cantidades alarmantes de cocaína desde nuestro país.

Sin embargo, la administración Biden reconoció que Colombia es un "socio fuerte" con el que se sigue "trabajando estrechamente para reducir la producción de cocaína". En respuesta, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que "la certificación en la lucha contra las drogas es la demostración de una estrategia que acierta. Al llevar la acción antidrogas de la represión al campesino a la incautación al gran narcotraficante, logramos superar una gran injusticia social. Hoy golpeamos de verdad

El apoyo de los Estados Unidos a la propuesta antidrogas del gobierno Petro es una buena noticia para el país, aunque faltan mayores resultados".

al gran narcotráfico". Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que el comunicado de la Casa Blanca "no solamente certifica a Colombia en su política de drogas, sino que destaca la estrategia de Colombia para el combate de los narcóticos. Esto hace pensar al Ministerio de Justicia que la ruta que ha asumido Colombia es la correcta". Estamos de acuerdo con esa lectura.

Ahora bien, no es momento de declarar victoria. Estamos lejos de eso. Para comenzar, si en la Casa Blanca hay un cambio de administración hacia Donald Trump, cualquier avance en la modificación del paradigma se perderá y a Colombia la volverán a medir exclusivamente con base en el número de hectáreas erradicadas. Más allá de eso, la administración Biden advierte que es necesario potenciar el proceso de cambio de estrategias y su implementación. Tiene razón. Colombia tiene un buen diagnóstico, pero tanto su marco normativo como sus capacidades de ejecución están lejos de ser consideradas eficientes. No podemos esperar a que el mundo legalice la cocaína para dar resultados en el ámbito local, y la realidad es que la violencia que estamos viendo en varios puntos del país está financiada por el narcotráfico. El Gobierno sigue con esa deuda.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### Elección en las cortes, ¡una gran frustración!

CECILIA OROZCO TASCÓN



DECEPCIONANTE! LOS CANDIDATOS del Consejo de Estado, Luis Felipe Henao, y de la Corte Suprema, Germán Varón Cotrino, para integrar la terna de la cual el Senado escogerá al próximo Procurador General en reemplazo de la señora Margarita Cabello, "gozan" de tan dudosa reputación como ella. O casi. Sus orígenes son similares: Cabello proviene del malhadado clan Char, que ha irrigado su poder a través de Cambio Radical. Henao y Varón nacieron en la vida pública de la mano del jefe absoluto de ese partido, Germán Vargas Lleras, que carga con la deshonra de haber tenido, entre sus adeptos, el mayor número de presos, sancionados y destituidos. El tercer postulado a la Procuraduría será el del presidente que, lo aseguro desde ya, no tendrá opción en el Congreso, puesto que el aspirante que se impondrá en el Capitolio será el que les garantice a las bancadas tradicionales que ejercerá su poder contra su enemigo común: Gustavo Petro.

Sí, la decisión de las cortes es decepcionante porque dejaron ver las feas costuras de sus túnicas: el mismo clientelismo decencianacional se conoció como "la noche de diferentes cadáveres.

de la Legislativa, el mismo deseo de revancha política y la misma primacía del cálculo electoral por encima de su primera obligación: el fortalecimiento de los derechos. Cuando el Consejo de Estado y la Corte Suprema privilegian a un par de políticos sin gran currículum en el ejercicio del derecho sobre destacados juristas, nos envían un poderoso mensaje: la cúpula de la rama judicial desprecia la exigencia ciudadana de avanzar en la democracia real. De Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino puede aceptarse que son "unos principes". Pero esa condición no los convierte en funcionarios aptos para sacar a la Procuraduría del pantano en que se encuentra. Basta con recordar que la figuración de Henao y sus cargos públicos y privados hasta el día de hoy le llegaron gracias a su cercana amistad con Vargas Lleras (ver web). Tamaña deuda no es superable.

A Varón Cotrino, cuyo argumento de que se "divorció" de Vargas hace un par años, no da, automáticamente, garantía de independencia, hay que recordarle hechos de su pasado que desdicen de su rectitud (ver web). Hace 12 años, el entonces representante a la Cámara, Germán Varón, hizo parte del grupo de conciliadores del Congreso que, el día anterior a la aprobación final de una gran reforma a la justicia, la modificó sustancialmente. Esa fecha luctuosa para la

de los micos" por los cambios vergonzosos que los conciliadores le introdujeron al texto aprobado por Senado y Cámara: eliminaban, minimizaban o demoraban las sanciones que afectaban a los propios congresistas. En decir, se autobeneficiaban. De tal tamaño fue el escándalo, que el presidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno había trabajado durante dos años en esa reforma, se negó a firmarla y la "mató" por ser "inaceptable para el país" (ver web). Varón alegó que él se opuso a los "micos", pero jamás se separó de sus autores, ni mucho menos los denunció (ver web). Por el contrario, el candidato de la Corte Suprema de este 2024 evidenció que era cercano al cartel de la toga, el grupo de magistrados de la propia Corte Suprema que enlodó su majestad con la venta de sus fallos. Varón no solo apoyó para la Contraloría de Bogotá, a su aliado político de Cambio Radical, Juan Carlos Granados, favorecido por ese cartel, sino que también presentó como su candidato a la Personería a quien se convertiría en su apoderado, el abogado condenado por la corrupción del cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno (ver web). ¿No es irónico que la Corte, en lugar de enterrar para siempre el capítulo de la venta criminal de sus sentencias, en 2012 y años siguientes, termine reabriéndolo? La Procuraduría seguirá siendo, con el beneplácito de las cortes, un Frankenstein hecho con partes

### **Nieves**

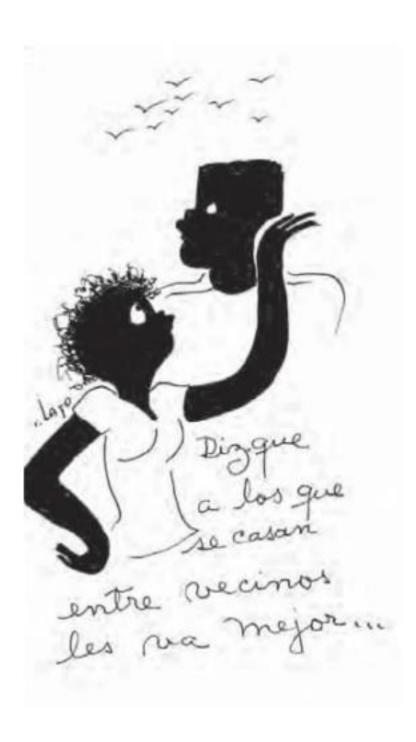

### Entre la incertidumbre y los platos rotos

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



AL GOBIERNO NACIONAL LE FALTA forma y estilo, y al distrital, fondo. Los dos contribuyen al desconcierto. Si se nota más en un caso es porque al primero le falta buena prensa; al segundo, le sobra.

Pero está claro que la ambientación y la presentación de las propuestas de reformas que son vertebrales a esta legislatura no han sido las adecuadas. Comenzando por la forma en que radicó el Ministerio de Salud su proyecto para afrontar una crisis vieja, pero que amenaza con venirse en cascada. Tal vez traumatizada por el efecto tijera, producto de la socialización pasada con los sectores interesados, la cartera optó por hacerlo de manera tan discreta que pareció a hurtadillas. Se entiende que se quieran blindar de tantos intereses privados encarnados en congresistas disfrazados de vigilantes de derechos, pero la animadversión causada desde el inicio traba el trámite legislativo.

Tampoco ha sido convincente el proyecto de ley de financiamiento, no solo por pertinencia, en tanto que los tributantes aún no terminan de asimilar el efecto de la reciente reforma, sino que, además, parece improvisado para tapar el hueco del presupuesto para 2025

Si no hay pedagogía suficiente, y a eso deberían estar dirigidas las alocuciones, de nada servirán las marchas. Esa perspectiva de incertidumbre en el futuro cercano se ve agravada con la inacción del alcalde de Bogotá frente al preocupante reto del agua. El solo castigo ciudadano por el uso del líquido palidece ante la ausencia de una política pública de fondo que tenga en cuenta la equitativa distribución.

¿Cómo soñar en esta ciudad y en este país inundados de restricciones, nuevos impuestos y reformitis que hablan de futuros inasibles, pero sin soluciones que hagan el presente más llevadero?

@marioemorales

Mheo



Pronóstico reservado

### Metamorfosis presidencial



LOS SÍMBOLOS MARCARON EL INICIO del gobierno Petro, una retórica del cambio basada en nuevos elementos de la baraja sentimental del poder: espada, paloma, sombrero, corona de plumas, escudo, balcón... El cambio estaba en una nueva disposición del mobiliario, unos colores y maneras distintas de habitar el Palacio de Nariño y levantar las rejas de sus plazas aledañas. Pero los símbolos pierden vigencia y la gente requiere esperanzas y realidades distintas a los gestos conmovedores. Los nombramientos en cargos claves de hombres y mujeres ajenos al poder son, en últimas, un consuelo emotivo y burocrático. La llegada al escritorio de alguien con afinidades sociales e ideológicas es una alegría pasajera para los partidarios, y no asegura ninguna mejoría palpable.

De modo que era necesaria una nueva etapa luego de los primeros meses de mensajes más propios de campaña que de gobierno. El momento de reemplazar los guiños. Vinieron entonces los grandes anuncios: decenas de sedes universitarias, tren elevado de costa a costa, corredor férreo interoceánico, molinos de viento en La Guajira, paz definitiva,

salud total... Los sueños terminaron en una sensación de frustración que se tomó el discurso presidencial. Los señalamientos al "enemigo interno" que no deja avanzar, los regaños a los ministros por la falta de ejecución, los reclamos a las Cortes por no permitir el cambio, la denuncia del Congreso paralizante, la victimización como mensaje de urgencia. La maldita realidad se niega a obedecer la voluntad misericorde del presidente, los propósitos bondadosos no tienen la cualidad de imponerse con solo ser dichos. La palabra del líder no es milagrosa, puede ser solo palabra vanidosa.

Ha llegado entonces el momento de la grandilocuencia, de las grandes encrucijadas y la fecha histórica. Ahora todo es cuestión de vida o muerte. Terapia de choque para despertar a sus asambleas populares. Primero fue el llamado a una constituyente anómala, sin respaldo constitucional, artesanal, podría decirse. Un canto para aumentar el fervor de sus partidarios y alimentar su ego de reformador. Más una logística de campaña que una verdadera intención de reformar la carta política. Esa idea quedó en los papeles de Leyva y era necesaria una nueva

Los símbolos pierden vigencia y la gente requiere esperanzas".

audacia.

Desde febrero pasado el presidente comenzó a hablar del golpe de estado que se preparaba en su contra. Antes había hablado de "ruptura institucional". La demora de la Corte Suprema para elegir fiscal y un trino de una cuenta falsa del ex fiscal Francisco Barbosa llevaron al presidente a la lógica del golpe. Parece que Petro necesita adrenalina, sueña con la inestabilidad, desea una épica sencilla que consiste simplemente en terminar su mandato el 7 de agosto del 2026. Terminar sería entonces una revolución suficiente, una victoria contra los poderes hegemónicos y fascistas.

Petro encontró entonces el momento de la confrontación, la postura del guerrero y el héroe, aunque resulte quijotesco. Y al mismo tiempo baja el listón de las expectativas, alienta a sus partidarios con la idea del ahora o nunca, posiciona una guía para la próxima campaña y se impone la aureola del perseguido. Y, como si la amenaza del golpe fuera pequeña, ahora habla de los planes para asesinarlo. Hasta hoy no hay pruebas de esas intenciones, pero el presidente dejó caer la bomba en uno de sus discursos.

En medio de toda esa cronología se mantiene siempre la figura del presidente predestinado, del líder providencial y adelantado, del hombre que ve más allá de las pequeñas urgencias, del ídolo que no quiere una estatua, sino fluir en la naturaleza.

### ¿Un suicida al mando?

ANDRÉS HOYOS



VLADIMIR PUTIN SE ESTÁ RANchando para que ocurra lo imposible. O me dejan hacer lo que yo quiera con Ucrania o meto a la OTAN en la guerra. Lo primero ya se vio que no es posible; lo segundo, sin embargo, podría costarle mucho más. El hombre es un bully al cuadrado. Lo que no se sabe es si, además, encarna a un suicida colectivo.

Los escenarios que se vislumbran son variados y de variado peligro. Zelensky y los ucranianos van a llevar la guerra cada vez más al territorio de Rusia, un país que no parece muy bien diseñado para defender su inmensa extensión, en la que hay objetivos atacables por todas partes. También es cierto que la destrucción de uno o de varios de estos objetivos no haría caer al país completo.

Dentro de Ucrania se seguirán sufriendo consecuencias graves, aunque de ningún modo definitivas. Rusia, que ha prometido disolver al país invadido en el caos, no puede prevalecer porque para los ucranianos algo así sería su final como nación y como pueblo, de modo que perderán posiciones aquí, las recuperarán allá, pero todo el país no lo van a entregar por ningún motivo. Dicho de otro modo, Putin nunca podrá gobernar la totalidad de Ucrania. Bien, entonces la guerra va a ser en Rusia, además de Ucrania. En consecuencia, ¿se lanzará Putin a atacar a Polonia, Eslovaquia o Rumanía, los países limítrofes que peor le caen? A ver, si no ha podido con Ucrania, ¿qué le haría pensar que puede extenderla a otros países? Porque, ojo, al atacar a miembros de la OTAN, estaría entrando en guerra con esta poderosa alianza, por lo pronto una guerra convencional.

Por lo que uno intuye, la Rusia debilitada de hoy sería fácilmente derrotada por la OTAN. Queda, entonces, la opción nuclear, o sea, el suicidio definitivo. Al menos a mí algo me dice que si no es el propio Putin quien lanza la primera ojiva nuclear, Estados Unidos y Europa Occidental tampoco las usarán. Esto significa que habrá conflictos convencionales allá donde los invasores los quieran, en los que a Rusia le ha ido muy mal hasta ahora, con el agravante de que sumaría a varias potencias mucho mayores en contra, potencias convencionales.

Al final de todas las cuentas, el dilema subyacente en estos conflictos es viejo y nose haterminado de resolver. ¿Pueden los países de Europa Oriental ser democracias o tienen que optar por regímenes dictatoriales, al estilo ruso? Dramática alternativa, que no por eso amerita una guerra nuclear, aunque tal vez sí guerras convencionales. Sin embargo, el panorama no luce apetitoso para el Kremlin. Las bajas en cualquier caso se contarían en cientos de miles, o hasta en millones de soldados, si las guerras se multiplican. Algo semejante podría significar el colapso de la Rusia actual. Como gran esperanza, Putin contaba con la victoria de Trump en las elecciones de noviembre, la cual hoy se ve hoy mucho menos factible. Pero ni siquiera con un Trump triunfante, eventualidad muy improbable, Europa y sus vecinos permitirían que el dictador ruso se salga con la suya.

Todo para decir que las guerras son detestables, lo que no quiere decir que son evitables o que su resultado prometa nada bueno para los malos.

andreshoyos@elmalpensante.com

### EE 18 / El hombre que daba voces

#### **GONZALO** MALLARINO



EL SÁBADO PASADO, CUANDO YA ATARdecía y empezaba a oscurecer, soplaba el viento helado de Bogotá y un hombre empezó a gritar en la calle. Gritaba muy duro, la voz llenaba toda la calle y pegaba contra las ventanas y los ladrillos de los edificios, y después llegaba hasta los troncos de los árboles y el pasto. Toda la tarde se llenó de la voz de ese hombre. Era un hombre joven y había una tensión dramática, teatral, una desesperación vital en sugrito.

¡Tenemos hambre, por favor dennos algo de comer, mi mujery mis hijostienen hambre, por favor, ayúdennos!

Muchas veces, mil veces. No dejaba de gritar. La voz, la tensión, la desesperación, no cesaban. Una y otra vez. ¡Tenemos hambre, tenemos hambre!, ¡ayúdennos, por favor, ayúdennos!

Era un venezolano. La voz era la de uno de

los venezolanos que han tenido que irse de su país, de su comunidad, de su casa. Con los niños prendidos de la cintura de sus mamás y unas maletas viejas y unos pedazos de pan. Ocho millones de personas que tuvieron que irse de su país. Todos los hemos visto.

Yo estaba con mucho dolor de espalda, recostado, acariciando la posibilidad de dormir un poco. Pero, claro, ese hombre, ese grito, esa desesperación allá afuera no lo iban a permitir. Yo estaba entonces entre el dolor de espalda y el acto elemental de solidaridad, de salir, de ayudarlo. Con algo. Pero el dolor de espalda, el cansancio...

Entonces me di cuenta de que ese hombre, ese grito, me desnudaba, nos desnudaba a todos. Nos hacía ver a todos como indolentes, mezquinos. Por lo menos así me sentí yo. Indolente y mezquino. Que una persona tenga que pedir comida para su familia a los gritos en la calle es una constatación de que esto marcha mal. De que esta sociedad marcha mal. De que el mundo marcha mal. De que los ademanes de lo más humano se han dañado, se han degradado.

Si la injusticia tiene que salir a la calle a los

alaridos para que la veamos, para que sepamos de ella, es porque de verdad hemos desarrollado mecanismos muy eficaces para no sentir nada, para que el dolor y el quebrantamiento de los demás no nos toquen. Nos lo tienen que decir a los alaridos, en nuestra propia cara, en nuestra propia casa, como tirándonos arañas y culebras encima.

Y yo con el dolor de espalda, sin decidir qué

No podía dormir ya, tenía muy enterrada en el corazón una de esas arañas negras de culpa por mi manera de actuar. A cada segundo me sentía peor conmigo mismo, con más vergüenza. Y me dolía más la espalda. Y la tarde del sábado, toda, ya estaba llena arañas y serpientes alrededor de la cama, que empezaban a subírseme por las piernas y el estómago y la

Y el hombre seguía allá afuera gritando, pidiendo ayuda, pidiendo comida...

Y la espalda doliéndome cada vez más. Hasta que me senté y después me paré, y cogí un billete de la billetera y salí corriendo como pude hacia el ascensor y salí a la calle. Y estaba todo en silencio. Y el hombre ya no estaba.

Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

### Huila y Tolima claman al cielo

Los departamentos de Huila y Tolima atraviesan una de las peores crisis medioambientales de los últimos años. No solo la sequía ha dejado sus campos resecos, sino que los incendios forestales han arrasado con lo que quedaba de verde en la región. Lo que antes eran tierras fértiles, hoy son cenizas bajo el sol abrasador. Los efectos combinados del fenómeno de El Niño y el cambio climático están llevando a estas zonas al límite, afectando no solo a la naturaleza. sino también a las comunidades que dependen de ella.

El fuego, impulsado por la sequedad extrema, se ha extendido rápidamente, devorando cultivos, bosques y pastizales. Mientras tanto, los ríos y quebradas que antes alimentaban la tierra están secándose, dejando a miles de personas sin agua suficiente para beber, para irrigar sus cultivos o para alimentar su ganado. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si', nos alerta: "El abuso de los recursos naturales conduce a la destrucción de la Tierra, nuestra casa común". Huila y Tolima son hoy prueba viviente de esa advertencia.

Los incendios, que en años anteriores eran eventos ocasionales, se han vuelto recurrentes. Los agricultores no solo luchan contra la falta de agua, sino también contra el humo y las llamas que destruyen su fuente de ingresos. La producción de café, maíz y arroz, pilares económicos de estas regiones, ha disminuido drásticamente. Para muchas familias, esta situación ha significado la pérdida de sus cosechas, y con ellas, la estabilidad económica y alimentaria.

El cambio climático ha intensificado

tanto las seguías como los incendios. Las altas temperaturas y la falta de lluvias prolongadas han creado el escenario perfecto para que el fuego se propague. Las autoridades locales han desplegado esfuerzos para controlar los incendios y garantizar el suministro de agua, pero estos esfuerzos, aunque necesarios, no logran mitigar el impacto profundo y a largo plazo que esta crisis está generando en la región. Frente a esta realidad, es urgente actuar con medidas más contundentes. Es fundamental invertir en sistemas de prevención de incendios. No podemos depender de soluciones temporales; necesitamos una planificación a largo plazo que considere la magnitud de los desafíos medioambientales que enfrentamos. Huila y Tolima nos están enviando un mensaje claro: el cambio climático ya no es una advertencia lejana, es una crisis inmediata. Como dijo el Papa Francisco, "la Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería". Es momento de escuchar este llamado y actuar.

Luis Alfredo Cortés Capera



**DE LABIOS** 



Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario".

Dominique Pelicot, quien durante una década drogó a su esposa y permitió que por lo menos 50 hombres la violaran. En el juicio en su contra aceptó los hechos, y dijo: "Soy culpable de lo que hice. Ruego a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a la señora M. (esposa de otro acusado a la que también habría violado), aceptar mis disculpas. Pido perdón, aunque esto no sea algo aceptable".

### La Ché

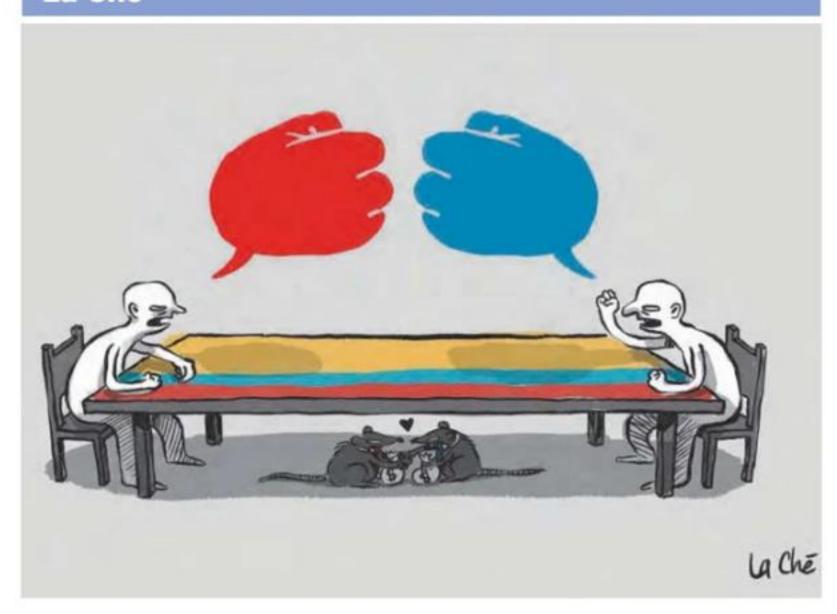

### Desigualdad e improductividad: cómo salir del círculo

#### **EDUARDO** LORA



LADERECHALEDAPRIORIDADALAEFIciencia, mientras que la izquierda se preocupa más por la equidad. Por eso, los enfrentamientos entre la derecha y la izquier da serían menos frecuentes si se pusieran de acuerdo en unas pocas políticas que sirvan, al mismo tiempo, para ambos objetivos. Quizás así el país podría salir del círculo vicioso de improductividad y desigualdad en que se encuentra.

Durante mucho tiempo, los economistas creían que aquellas políticas que mejoraban la eficiencia inevitablemente crearían más desigualdad, y viceversa. De hecho, había grandes teorías para explicar por qué tenía que ser así. Esas teorías tenían nombres rimbombantes que los economistas teníamos que aprender de memoria: la U invertida de Kuznets, la enfermedad holandesa, el cambio tecnológico sesgado. Puros cuentos: la evidencia internacional vino a demostrar que, a la hora de la verdad, lo que importan son las políticas y las instituciones.

Desde hace un par de años, me he puesto a la tarea de revisar en el mayor detalle posible toda la evidencia internacional para responder a esta pregunta: ¿cuáles son las políticas más efectivas para que un país en desarrollo, como Colombia, pueda reducir la desigualdad y mejorar la productividad? He llegado a la conclusión de que hay tres cosas que realmente cuentan, a la luz de la experiencia internacional (lo que no descarta que pueda haber otras no suficientemente estudiadas).

En primer lugar, las políticas que se enfocan en el desarrollo temprano de capacidades. No sirve mucho para la igualdad ni para la eficiencia que los jóvenes pasen más años en el colegio o la universidad, si la educación que reciben es de mala calidad o si no la pueden aprovechar porque carecen de la formación mental, de la energía o del interés en aprender y en desarrollarse intelectualmente. Es lo que pasa en Colombia con la gran mayoría de los jóvenes que terminan la secundaria. Parte del remedio, sin duda alguna, consiste en mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. Pero lo más importante, de lejos, es que, desde el día que nacen, los bebés reciban atención estimulante (y no apenas los cuidados básicos). Y eso no está ocurriendo: los niños menores de cinco años apenas reciben 40 minutos diarios de atención estimulante en sus hogares, y apenas uno de cada 14 asiste a guarderías o jardines infantiles.

En segundo lugar, para lograr los dos objetivos, están las políticas de inclusión financiera para que las personas y los emprendimientos tengan acceso a servicios financieros ágiles y adecuados para sus circunstancias. En Colombia, casi 95 % de los adultos tienen alguna cuenta de ahorros y depósitos, pero solo dos de llada de esta columna.

cada tres las usan, y apenas 6 % tienen microcréditos (de ahí la capacidad extorsiva del gota a gota). Por fortuna, Nubank está dando grandes pasos para modernizar y democratizar los servicios financieros, aunque tiene todavía mucho camino por recorrer.

Y, en tercer lugar, están las políticas de competencia para evitar que unas pocas empresas adquieran control dominante de los mercados en perjuicio de los consumidores, en vez de preocuparse por ser innovadoras y eficientes. La falta de competencia ocurre a menudo en los mercados de bienes básicos para los pobres, como los alimentos, los útiles escolares, los materiales de construcción o el transporte. Por desgracia, las grandes empresas y grupos económicos son muy fuertes, mientras que la entidad reguladora (la Superintendencia de Industria y Comercio) es frágil financiera y políticamente.

Estas tres políticas deberían estar en la agenda de cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha. Las oenegés, los centros de investigación y los líderes políticos de distintas vertientes deberían unir fuerzas para que, al menos, estas tres cosas tan básicas sean priorizadas y defendidas en busca del bien común. No es tan dificil. Es más, el país tiene buenas bases institucionales y técnicas para que las tres políticas funcionen. Ya están descubiertas, no hay que reinventar la rueda.

Nota: en Youtube "Políticas Públicas Eduardo Lora" hay una exposición más deta-







### Cultura

Literatura

### Vladimir Nabokov: la obsesión de un anciano con pantalones cortos

De cómo el autor de "Lolita" se dedicó a coleccionar pequeñas criaturas aladas.



SORAYDA **PEGUERO** ISAAC

sorayda.peguero@gmail.com

Había partículas de polvo gravitando en el destello de luz que entraba por la ventana. Viejas lámparas, herbarios de flores silvestres, baúles llenos de ropa. Y muchos, muchos libros. Los libros que la abuela compró en otra época para las clases de Ciencias Naturales de su hija, permanecían guardados en el altillo de la casa. Esos libros cautivaron al joven Nabokov, quien una mañana salió de la habitación exhibiendo el orgullo de un oficial condecorado. Las manos llenas con la Natural History of British Butterflies and Moths, Butterflies of New England y las láminas de insectos de María Sibylla Merian.

La incomprensión es el primer enemigo público de las grandes pasiones. "¿Tienes que llevarte forzosamente ese cazamariposas? ¿No podrías divertirte como los niños corrientes? ¿No te parece que estás fastidiando a todo el mundo?". Lo que Vladimir Nabokov no entendía, lo que le parecía absolutamente pasmoso, es que las personas corrientes se fijaran tan poco en las mariposas. Él no podía dejar de pensar en ellas: "Si mi primera mirada de la mañana buscaba el sol, mi primer pensamiento estaba dedicado a las mariposas que este engendraría". Aunque las piernas eran su medio de transporte favorito, de vez en cuando se le veía emergiendo de un tapiz vegetal, como el personaje de un teatro de títeres, a bordo de una bicicleta que llevaba el cazamariposas ondeando cual banderín en la parte de atrás.

Una noche de verano de 1913, Nabokov recibió la visita inesperada de un amigo. El muchacho hizo un recorrido de 40 kilómetros solo para verlo. Viajó en



Vladimir Nabokov firmó sus novelas en ruso con el seudónimo de V. Sirin./La Che

que la familia tenía en las afueras de San Petersburgo. Estaba pálido y triste. El brazalete de tela negra que llevaba alrededor de un brazo indicaba el luto reciente por la muerte de su padre. Los dos amigos se fueron a dormir con la promesa de que a la mañana siguiente planearían las activida-

pertar, el muchacho comprobó que Nabokov no estaba en la casa. Miró en la cocina y salió al patio seguido por un perro. Nadie lo había visto. El gran ausente había saltado por la ventana con un potecito de veneno en el bolsillo y el cazamariposas apoyado en el hombro. A esas horas iba de bicicleta hasta la casa de campo des de los próximos días. Al des- camino al bosque con la mirada zaki. Nabokov despotricó contra

nublada por un llanto incontrolable. Sintiendo asco y vergüenza de sí mismo, preguntándose cómo podría explicarle a su amigo el motivo de su ausencia.

Como otros niños, yo también cazaba mariposas, pero mis persecuciones carecían de un interés científico que les otorgara algún mérito. Le debía mi única instrucción a la página que el Pequeño Larousse Ilustrado les dedicaba a los lepidópteros. Nabokov se perdía por esos montes de Dios con su manual de culto, The Butterflies of the British Isles, era capaz de pronunciar la palabra lepidopterología sin que se le enredara la lengua, y con el tiempo llenaría varias vitrinas con mariposas que más tarde llegarían a los expositores de algunos museos. Si las cosas se ponían difíciles, porque una víctima escurridiza desafiaba su terquedad, no dudaba en echar mano de agentes tan letales como el éter. Reservaba sus trampas más dulces para las noches de otoño, cuando atraía a las mariposas nocturnas con deliciosos cocteles de melaza, cerveza y ron.

Mismétodos no eran nada sofisticados. En el patio, frente a la mata de coralillo, el brazo se adelantaba al cuerpo con un movimiento cauto, procurando la justa presión del pulgar y el índice para sujetar las alas traseras. El placer efímero de retener una mariposa en la palma de la mano, ese cosquilleo provocado por su aleteo suave y nervioso, era la mayor de mis dichas. Siempre las dejé marchar. Contemplaba los restos de polvo escarchado que la fugitiva dejaba en mis dedos. Aspiraba su olor. Me pintaba los párpados.

Nabokov ambicionaba la gloria. Cuando tenía nueve años le escribió una carta al mismísimo Kuznetsov, quien era un experto en lepidópteros de gran prestigio y fama mundial. Su carta, que iba acompañada por una acuarela explicativa, anunciaba el descubrimiento de una subespecie que se atrevió a bautizar con el nombre de Limenitis Populi Rossica. La respuesta de Kuznetsov llegaría un mes más tarde. Para desconcierto de su destinatario, esa mariposa negroazulada, con tonos marrones en la parte interior, había sido descubierta por un tal HormuHormuzaki hasta que no le quedaron dardos en la lengua. Tendrían que pasar años de frustraciones y largas caminatas para que viera cumplido su deseo. Se sabe que una noche de 1943, en una casa de Alta Lodge, en Utah, una mariposa distraída fue vista cerca de un ventanal, perseguida con insistencia y finalmente capturada en una caja. Después sería conocida como Doguillo de Nabokov (Eupithecia Nabokovi, McDunnough).

El atuendo elegido por Nabokov para cazar mariposas experimentó algunos cambios en las diferentes estaciones de su vida. "He cazado mariposas en diversos climas y con diversos disfraces: como guapo niño con pantalones cortos y gorra de marinero; como larguirucho expatriado cosmopolita con pantalones anchos de franela y boina; y como gordo anciano de calzón corto y cabeza descubierta". En cada una de estas descripciones se reconoce la imagen de un niño que el tiempo no pudo vencer. Darwin, a quien seguramente Nabokov había leído, cuenta en sus memorias que sufrió las consecuencias de entregarse a sus investigaciones científicas con todo el cuerpo y toda el alma, dejando de lado sus aficiones y lamentando, hasta el final de sus días, que el abandono de sus gustos estéticos -música, poesía, paseos por el campo y pinturacontribuyera con la disminución de su felicidad.

Algo que no dejó de despertar la fascinación de Nabokov es esa perfección artística que muestran las mariposas en sus procesos miméticos. Cualquiera que haya presenciado este comportamiento imitativo podrá entender el origen de su asombro. Se trata de un nivel de perfección que, según decía el escritor ruso, suele relacionarse con las cosas hechas por el hombre. Nabokov descubrió que la naturaleza podía ofrecerle los placeres inútiles que buscaba en el arte. Se convirtió en un anciano con pantalones cortos que eludió los peligros de identificarse con esos seres corrientes que, inexplicablemente, nunca se fijan en las mariposas.

Si mi primera mirada de la mañana buscaba el sol, mi primer pensamiento estaba dedicado a las mariposas que este engendraría".

Vladimir Nabokov

### **Deportivas**

#### A defender el título

El Team Medellín anunció la nómina de nueve ciclistas con la que competirá en la edición 64 del Clásico RCN. El equipo paisa, ganador de las últimas seis ediciones de esta carrera, estará liderado por el boyacense Aldemar Reyes, vigente bicampeón.

### Mundial de Patinaje

La delegación de Colombia sigue siendo protagonista en el Campeonato Mundial de Patinaje, en Italia, y llegó a 16 medallas de oro. Yicel Camila Giraldo, Juan Jacobo Mantilla y Dayri Charith Londoño ganaron ayer en sus respectivas modalidades.

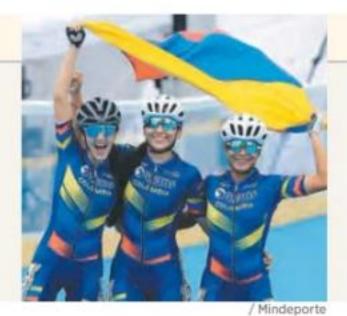

### Reaparece Sarmiento

El exfutbolista y entrenador Pedro Sarmiento, de 67 años, reapareció públicamente tras ser sometido a un trasplante de médula ósea. El antioqueño, quien padece leucemia, participó en una campaña de la Cruz Roja en la que invita a donar sangre y plaquetas.

### Copa BetPlay

Con el choque entre Boyacá Chicó y Águilas Doradas, en la Independencia de Tunja (7:00 p. m.), continúan esta noche los octavos de final de la Copa BetPlay. Millonarios y Atlético Bucaramanga, que también tenían previsto jugar hoy, aplazaron su partido.

# Deportes

Mundial Femenino Sub-20 de Colombia

### Estados Unidos vs. Corea del Norte, más que un partido de fútbol

La otra llave de las semifinales la protagonizan Japón y Países Bajos. Ambos duelos se disputarán en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.



BELLO

dbello@elespectador.com
@daniel\_eudosio

La Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de Colombia 2024 ha sido una montaña rusa de emociones. La tricolor, liderada por Linda Caicedo y Luisa Agudelo, estuvo cerca de meterse a las semifinales, pero se quedó con las manos vacías tras caer ante Países Bajos en los cuartos de final. Aunque ya terminó la participación del equipo de todos, todavía hay choques que vale la pena ver.

El más atractivo de los partidos de las semifinales lo protagonizan Estados Unidos y Corea del Norte, a partir de las 4:30 p. m. Ambos equipos ya saben lo que es ganar este certamen. Las norteamericanas lo lograron en tres ediciones (2002, 2008 y 2012), mientras que las asiáticas levantaron el título en dos oportunidades (2006 y 2016). Ambos países son referentes en la categoría juvenil. Las norcoreanas, incluso, han sido campeonas mundiales en la sub-17, por lo que su rendimiento en suelo colombiano está lejos de ser una sorpresa.

Los dos países han sabido explotar el talento de sus jugadoras más jóvenes, pero ese éxito no ha sido el mismo en la categoría de mayores para uno de ellos. Mientras EE. UU., con cuatro mundiales y cinco oros olímpicos, es sin duda la selección más exitosa de la historia, Corea del Norte nunca ha superado la primera ronda en unas justas y lo más lejos que llegó en una Copa del Mundo élite fue a los octavos de final.

En esa transición de juveniles a mayores hay varios factores a considerar. Estados Unidos cuenta con la National Women's Soccer League, la liga más importante de este lado del Atlántico. Es la de mayor presupuesto del continente y la de más alto nivel, con un extenso respaldo de la empresa privada. Se trata de un balompié altamente profesionalizado.

Sobre la liga de Corea del Norte no hay tantos datos, el hermetismo del país asiático no permite conocer muchos detalles al respecto. El fútbol allá está respaldado por el Gobierno y, de acuerdo con un artículo publicado en agosto por la BBC, las recompensas para las jugadoras norcoreanas "no son contratos de mucho dinero ni mudanzas al extranjero. En cambio, el atractivo es la reubicación, más que la remuneración".

Mientras las jugadoras en Estados Unidos, al momento de hacerse profesionales, tienen la posibilidad de crecer en una industria que mueve millones de dólares, sus colegas norcoreanas aspiran a mejorar su calidad de vida dentro de su propio país.

### El trasfondo geopolítico

Si bien el Pascual Guerrero será el escenario de un choque entre dos países que son referentes del fútbol femenino juvenil, la historia que ambos tienen entre sí, por situaciones que trascienden el deporte, le dan un sabor especial a la confrontación, pues su relación está lejos de ser amistosa y así ha sido desde mediados del siglo XX, cuando ocurrió la Guerra de Corea. Ese conflicto estalló en 1950, cuando Corea del Norte, gobernada entonces por el dicta-



La selección de Corea del Norte se metió en las semifinales tras dejar a Brasil en el camino. / AFP

dor Kim Il-sung, invadió Corea del Sur. Fue uno de los conflictos más relevantes en la Guerra Fría. Los del norte, comunistas, contaban con el apoyo de la Unión Soviética y China, mientras que los capitalistas del sur tuvieron el respaldo de Estados Unidos y sus aliados de las Naciones Unidas, entre los que estaba Colombia, que envió más de 5.000 hombres.

En 1953 hubo un armisticio entre las dos Coreas, pero no un tratado de paz formal, por lo que técnicamente ambas naciones siguen en guerra. Con el paso de los años hubo varios episodios de hostilidad entre Corea del Norte y EE. UU., como la captura de un buque norteamericano en el Mar de Japón, el ataque a personal del ejército estadounidense en la zona desmilitarizada (frontera con Corea del Sur), el secuestro de

El partido entre Estados Unidos y Corea del Norte arranca a las 4:30 p. m. Luego, a las 8:00 p. m., se define el otro finalista entre Japón y Países Bajos.

periodistas que fueron acusados de ser espías en Pyongyang y las sanciones al régimen de los Kim, entre otros.

George Bush, cuando era presidente de Estados Unidos, en 2002, consideró al Gobierno norcoreano como parte del "Eje del Mal" por su desconfianza con el programa nuclear del país asiático. Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte desde 2011, advirtió, en 2018, que "siempre hay un 'botón nuclear' en mi escritorio". La capacidad militar del país asiático ha sido uno de los mayores puntos de choque entre ambas naciones y es también un motivo de preocupación para Corea del Sur y Japón, sus vecinos, con quienes la relación también es hostil.

### Volvamos a lo deportivo

Corea del Norte es el equipo más goleador del torneo, con 23 tantos hasta los cuartos de final, destacándose por su impresionante capacidad ofensiva. Su delantera Choe Il-Son, con cuatro anotaciones, es una de sus principales armas. También son junto a Japón, otro de los semifinalistas, los únicos equipos que llegaron a esta instancia con puntaje perfecto.

Estados Unidos vino de menos los 120 minutos previos.

a más en la primera ronda y en las fases de eliminación directa no pudo llevarse la victoria en el tiempo regular, por lo que llega más desgastada a las semifinales, pues tiene encima 60 minutos más de juego que sus próximas rivales. Su figura es Pietra Tordin, con cuatro anotaciones.

A partir de las 8:00 p. m., también en el Pascual Guerrero, el otro finalista del Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024 se definirá entre Japón y Países Bajos. Las asiáticas vienen de vencer por la mínima diferencia (1-0) a España, vigente campeón de este certamen. Las niponas son también la defensa más sólida entre los cuatro equipos que siguen en competencia, con apenas dos goles en contra. Cuentan entre sus filas con la goleadora del certamen: Maya Hijikata (cinco anotaciones).

En frente tendrán a las neerlandesas, quienes supieron sufrir ante Colombia en los cuartos de final y clasificaron gracias a las oportunas intervenciones de su portera Femke Liefting, quien con su personalidad y reflejos evitó que las locales siguieran soñando con el título. No solo fue clave en la definición desde el punto penalti, sino también en los 120 minutos previos.

### Medellín, último equipo colombiano en torneos internacionales

El Deportivo Independiente Medellín encara hoy su partido más importante del año. Desde las 7:30 p. m., el conjunto poderoso visita a Lanús en Argentina, por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. La serie es a dos tandas y la vuelta, en el estadio Atanasio Girardot, está agendada para el 25 de septiembre.

La ilusión de los hinchas del DIM de este semestre está enfocada en este torneo continental. Los antioqueños no han tenido el desempeño deseado en la Liga BetPlay—ocupan el puesto 16— y el mal arranque le costó el puesto al entrenador uruguayo Alfredo Arias. El antioqueño Alejandro Restrepo llegó a reemplazarlo y a la fecha

registra dos victorias, tres empates y una derrota. El poderoso viene de vencer a Palestino (Chile) en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa serie, que terminó 6-2 a favor de los colombianos, fue clave el defensor Joaquín Varela, que se perderá el resto de la temporada por una delicada lesión. Medellín enfrenta a Lanús en la Copa Sudamericana a partir de las 7:30 p. m. (DirecTV).

### Deportes

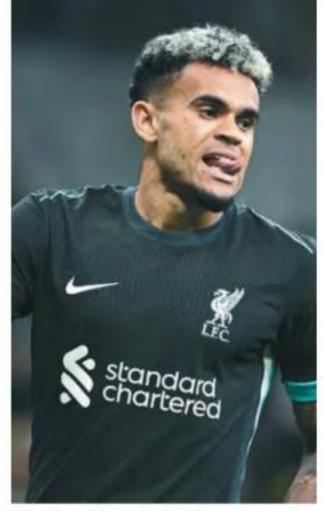

El colombiano Luis Díaz, atacante del Liverpool de Inglaterra. / AFP

### Comenzó la Liga de Campeones 2024-25

Con cuatro colombianos en acción, comenzó ayer la edición número 70 de la Liga de Campeones, que esta temporada estrena un nuevo formato y pasó de 32 a 36 equipos en su primera fase. En total, son ocho futbolistas de nuestro país los que jugarán el torneo de clubes más importante del mundo esta temporada.

Jhon Jáder Durán, delantero de la selección de Colombia, fue el encargado de inaugurar la presencia colombiana en la Champions. El antioqueño ingresó en el complemento de la victoria (3-0) de Aston Villa sobre Young Boys en Berna (Suiza). Era su estreno en este certamen. Tuvo la oportunidad de estirar el marcador y abrir su cuenta personal en la competición, pero la jugada que derivó en su gol fue invalidada debido a una mano previa de un compañero suyo.

En paralelo, la Juventus se impuso en Turín (Italia) al PSV neerlandés (3-1). El vallecaucano Juan David Cabal estuvo entre los convocados por el técnico Thiago Motta para este duelo de la vecchia signora, pero permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos.

Durante esta jornada inaugural de Liga de Campeones no hubo ningún colombiano como inicialista. Ni siquiera Luis Díaz, que en los demás partidos oficiales de esta temporada había sido titular con Liverpool. El guajiro ingresó al minuto 22 del segundo tiempo por Cody Gakpo en la victoria (3-1) sobre AC Milan en San Siro.

Al igual que Juan David Cabal, el antioqueño Juan José Córdoba se quedó, por ahora, sin la posibilidad de debutar en el prestigioso torneo de clubes. El delantero, integrante del Dinamo Zagreb croata, vivió desde el banquillo la derrota (9-2) de su equipo ante Bayern Múnich. Por la diferencia de gol a su favor, el club alemán lidera de manera provisional la fase de liga.

Real Madrid, vigente campeón de este certamen, debutó con victoria (3-1) ante el Stuttgart alemán en el Santiago Bernabéu.

Este miércoles la Champions continúa con el estreno de otros tres colombianos. El primero será el defensor Jhon Lucumí, de Bologna, frente a Shakhtar Donetsk, en el estadio Renato Dall'Ara, a las 11:45 a.m. Luego, a las 2:00 p.m. Jhon Solís y Yaser Asprilla debutarán con Girona en el Parque de los Principes contra el París Saint-Germain.

La presencia de los futbolistas nacionales en la primera fecha de la fase inicial de la Liga de Campeones finalizará mañana con Juan Guillermo Cuadrado, del Atalanta, que recibirá a Arsenal en el Gewiss Stadium de Bérgamo (2:00 p. m.).





Líder programa Conexión Jaguar ISA

> Modera: César Giraldo

Periodista Ambiental El Espectador



Stream 9:00 a.m.

@elespectador @BiboCol @ ( ) ( )



Una iniciativa:





Apoyan:

















### BANCO DE IMÁGENES AMBIENTALES INSTITUTO HUMBOLDT

### Sudoku

|   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2 | 9 | 3 | 7 |   | 1 |   |
|   |   | 6 | 4 |   |   |   |   | 3 |
| 9 |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
| 8 |   |   | 7 | 4 | 9 |   |   |   |
|   | 6 | 7 |   |   | 8 |   |   |   |
|   | 9 |   |   |   | 2 | 5 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |

|   | 3 | 9 |   |   | 7  | 6 |   | 2 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|   |   |   | 5 |   |    |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |    |   |   | 9 |
|   |   | 3 |   | 4 |    | 8 | 6 |   |
| 4 | 6 |   |   |   | 8  |   |   | 1 |
|   |   |   | 7 |   |    | 5 |   |   |
|   | 8 |   |   | 6 | 10 |   |   |   |
|   |   |   | 9 |   | 2  | 1 |   |   |
| 3 |   |   | 4 |   |    |   |   |   |

### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

| 6                                       | 1                     | R                          |                                | Invertido,<br>santa de<br>Cascia | (Bananos<br>) del<br>teléfono<br>(1) | Invertido,<br>guarumo | Departa-<br>mento de<br>aquí | Ahí se<br>enciende           |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                       | -                     | 1                          | Pizca de pizca                 |                                  |                                      |                       |                              |                              |
| X                                       | T.                    |                            | Tienen<br>miedo<br>Inv., pared |                                  |                                      |                       | I                            |                              |
|                                         | Ûtil, pro-<br>vechosa | Inv., Tm<br>Vene-<br>rasen |                                |                                  |                                      |                       |                              | Salud de<br>los<br>franceses |
| Arras-<br>trarás<br>mugre               |                       |                            |                                |                                  |                                      | 1-6                   |                              |                              |
| Extensión<br>educativa                  |                       |                            |                                | Nota<br>Enyesa<br>pared          |                                      |                       | Invertido,<br>envuelva       |                              |
| ¿No<br>captan mi<br>voz? (2)            |                       |                            | •                              |                                  | •                                    |                       |                              |                              |
| Eritrea en<br>red                       |                       |                            | Estaño<br>Tarjeta<br>inglesa   |                                  |                                      | Italia en<br>web      |                              |                              |
| Posible,<br>realizable                  |                       |                            |                                |                                  |                                      |                       |                              |                              |
| Invertido,<br>prefijo de<br>casi        |                       |                            |                                |                                  |                                      | -,                    | 2                            |                              |
| Sitio                                   |                       |                            |                                |                                  |                                      | 1                     | 0                            | Ca                           |
| Armadu-<br>ra para<br>llevar<br>muertos |                       |                            |                                |                                  |                                      | 1                     | -                            | -                            |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Levas, Adala, Salve, Dantesco, Eta, Rei, Se, Ut, Pu, Asaséles, Sotanero, Tri, Reuni, Encia. Verticales: Desastre Alesoren, Na. Guita Teas, USA, Ni. Advertencia, Valse, Le. Replicele, Laso, Uso.

### EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Virgo (24 ago. - 23 sep.) A veces hablas de más y por eso resultas en problemas. La sabiduría para esta crisis es callar y pensar bien las cosas. Palabra del día: Conéctate.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Hay que cuidar a los que siempre están contigo. Lo que te distrae hay que dejarlo de lado. Dolerá, pero sabes que es lo mejor. Palabra del día: Sanar.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Hay que escuchar al corazón, pero también darle protagonismo a la cabeza. No tienes que protegerte de nadie. ¡Calma! Palabra del día: Atención.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) La felicidad también se puede sin volverte otra persona. Conserva tu esencia y no dejes que nadie te apague. Palabra del día: Oportunidad.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Tarde o temprano todo va a alinearse. No hay que presionar a nadie, ni hablar más de la cuenta. Esta vez el trabajo es del tiempo. Palabra del día: Perspectiva

Acuario (21 ene. - 19 feb.) Hay que descansar para que los pensamientos te dejen en paz. No te hagas imaginarios que solo te están confundiendo. Palabra del día: Lánzate.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Tú más que nadie sabes que debes despedirte de la zona de confort que habitas. Vamos, sin miedo, que el futuro es ventura. Palabra del día: Calma.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Es un buen momento para calmarte y enfocarte únicamente en ti, sin pensar en nadie más. Ponte como prioridad. Palabra del día: Aterriza.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Si ya sabes que alguien se está acercando para lastimarte, ¿por qué insistes en mantener la puerta abierta? Palabra del día: Cree.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Este no es un buen momento para dudar ni replantear cambios. Ya cruzaste el camino, ahora vívelo con certeza. Palabra del día: Estabilidad.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Hoy hay que activar la astucia porque hay muchos que dicen quererte, pero solo buscan perjudicarte. Ten cuidado. Palabra del día: Gozo.

Leo (24 jul. - 23 ago.) El problema que tienes en realidad es que crees que todo debe ser a tu antojo y en tiempos. La gente se aburre, cuidado. Palabra del día: Amor propio

### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

Clasificados

**Empleos** 

7 » Tecnología

**Bienes Raices** 

Servicios

Maguinaria

Vehículos

Otros

Negocios

10 » Módulos

Turismo

11 » Judiciales

12 » Exeguiales

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044 321 492 2547

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- » Centimetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- » Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

### **Edictos**

#### Avisos

AVISO LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL EL LIQUIDADOR. AVISO. - AVISO LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL, LA LIQUIDADORA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE - JOHN FREDDY REY BARRAGAN EN LIQUIDACION PATRIMONIAL, identificado con C.C 79.835.994 de Bogotá. Informa a los acreedores y personas interesadas, que el patrimonio de la persona natural se encuentra en proceso de liquidación patrimonial por disposición del Juzgado Veintitrés Civil Municipal, mediante Auto del 14 de junio del 2024.H3

AVISO M&M DIAGNOSTICO.: LA IPS M&M DIAGNOSTICO SAS CON NIT 900.111.405-0 HA CERRADO SUS SERVICIOS COMO PRESTADOR DE SERVICIOS EN MEDICINA LABORAL Y LABORATORIO CLINICO UBICADOS EN LA CALLE 57 No. 27 - 35 EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, INFORMAMOS A LOS PACIENTES ATENDIDOS POR LA IPS M&M DIAGNÓSTICO S.A.S QUE PUEDEN SOLICITAR SU DOCUMENTO DE HISTORIA CLÍNICA A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO mym. saludocupacional@gmail.com A PARTIR DE LAFECHAPORUNTIEMPO LÍMITE DE 30 DÍAS. SEGUNDO AVISO, H10

BOGOTÁD.C., 16 de septiembre de 2024. Señores ACCIONISTAS ABC MINERALS COMPANY SAS Asunto: Convocatoria Asamblea General de Accionistas ABC MINERALS COMPANY SAS. Respetados Accionistas, En mi condición de Representante Legal de ABC MINERALS COMPANY SAS, teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos de la compañía, y en atención a la necesidad de generar varias claridades en los asuntos relacionados con la composición accionaria de la compañía con relación a los pagos de aportes del capital suscrito y la toma de decisión de excluir al accionista MIANCHENG RUAN, identificado con pasaporte No. EH3886580 de China; manejo de dineros puestos por parte de los accionistas para sufragar los gastos del proyecto minero del contrato de concesión minera HGS-13301; así como la necesidad de una reforma a los estatutos, por medio del presente, se convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el día miércoles 25 de septiembre de 2024 en la Oficina de la compañía localizada en la Calle 17 No. 10 – 11 Oficina 505 de Bogotá, a las 8:00 a.m., con el siguiente orden del día: 1. Llamado a lista y verificación de quórum. 2. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión, 3. Definición de la actual composición accionaria: En este punto se hará la presentación del estado de los negocios sobre transferencia de acciones; y se procederá al reconocimiento de la calidad de Accionistas por parte de la Asamblea, con el fin de incorporarlos al libro de accionistas. Exclusión del accionista MIANCHENG RUAN, identificado con pasaporte No. EH3886580 de China, por mora en el pago de las acciones suscritas. 5. Definición del manejo de dineros puestos por parte de los accionistas para sufragar los gastos del proyecto minero del contrato de concesión minera HGS-13301: En este punto se establecerán los montos que cada accionista ha puesto, y se reconocerán las acreencias que la compañía tenga con cada uno de los accionistas, así como la forma de pagarlas. De igual manera se establecerán las responsabilidades económicas para el costeo de las inversiones que faltan. 6. Reforma parcial de los Estatutos. Se modificará la composición accionaria conforme las determinaciones adoptadas en el desarrollo de la reunión. 7. Aprobación del acta. Dado que la reunión será extensa, se solicita tener disposición para la jornada. Se recuerda el derecho de inspección que le asiste, y que es viable utilizar mecanismos de reunión no presencial. La representación por un tercero requiere la presentación del respectivo poder. Cordialmente, ZONG LIN ZHOU. Representante Legal ABC MINERALS COMPANY S.A.S. H7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. NIT: 800.113.6727. SECRETARIA DE EDUCACION. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA OFICINA DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL TOLIMA. HACE SABER: Que el día 15 de noviembre de 2023, falleció el (la) señor CASTAÑO PEREZ JULIO CESAR, quien en vidase identificaba concédula de ciudadanía 14.224.423, según Registro Civil de Defunción indicativo serial No. 10376464 de fecha de inscripción 16 de noviembre de 2023, quien era afiliado (a) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por sus servicios prestados como docente del Departamento, guien se considere con mayor derecho a reclamar las prestaciones sociales, Cesantías definitivas, Seguro por muerte, sustitución pensional, Auxilio funerario, deberá enviar por correo electrónico a la oficina del Fondo del 807, a través de la plataforma Humano en Línea-. Circular 022 de 27 de enero de 2023, dentro de los treinta (30) días siguientes de la publicación del presente EDICTO para hacer valer sus derechos. La presente se expide a los días del mes de 13 de septiembre de 2024, para los efectos legales correspondientes. ISMAEL ENRIQUE BARRERA C. Profesional Universitario Oficina Prestaciones Sociales, Elaboro: Sofia Jaramillo Diaz. Solicita: Irma Esperanza Moreno Oliveros. Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11. (Hay firma). H2

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE CDT. Yo MARY SOL FIGUEROA MENDOZA identificado con C.C. número 63448417, notifico al público en general y/o interesados, que en la ciudad de BOGOTA y mediante los trámites previstos en el artículo 398 del Código General del Proceso solicito la cancelación y reposición del siguiente Titulo Valor expedido por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra en estado de Extravio. El Título Valor cuenta con las siguientes características: Titular(es): MARY SOL FIGUEROA MENDOZA Documento(s) de Identidad: 63448417 Dirección Oficina Sede del Título Valor: TRINIDAD GALAN Tipo de Titulo Valor: CDT Número del Titulo Valor: 25500031822 Fecha de Apertura: 09/09/2016 Fecha de Vencimiento: 2024/09/09 Fecha de Renovación: 2024/09/09 Plazo: 360 Valor de Apertura: 500.000 Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Titulo Valor obieto del presente aviso. Si alguien se opone a está publicación por favor presentarse a la Oficina Sede del Titulo Valor enunciado. HI

SECONVOCA. A todos los acreedores del deudor persona natural no comerciante NELSON ARMANDO TIUSO GUALDRON, identificado con la C.C. No. 80.073.068 y entre otros a: BANCO SCOTIABANKCOLPATRIA, BANCOLOMBIA, con el fin de que se hagan parte dentro del proceso de SULIQUIDACION PATRIMONIAL lacual cursa en el JUZGADO23 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, Bajo el No. 1100140030 2320240013900 ubicado en la Cra. 10 No. 14-33 Piso 8 Edificio Hernando Morales Molina de la ciudad de Bogotá, - cmpl23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, la apertura de liquidación patrimonial se llevó a cabo mediante auto del 23 de febrero de 2024. sarias@elespectador.com H1

YOPAL, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. REF: CERTIFICACION DE PERDIDA DE CDT. Yo, ELBERT GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.181.249 de Sogamoso, por medio del presente escrito CERTIFICO que ala fechase me extravió el CDT No 483789, con No de contrato 0013-841-00-1448378971 de fecha 20 de diciembre de 2023 con el banco BBVA por valor deDOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (210.000.000) el cual se en cuentra constituido a minombre, aun plazo de 3 meses es decir el 20 de marzo de 2024, con una taza del 12.5500 % el cual fueEXTRAVIADO/HURTADO.NOTIFICACIONES PARA OPOSICIÓN: Oficina BBVA Principal, calle 8 No 21-32, ELBERT GONZALEZ, C.C: No 74.181.249 de Sogamoso. Teléfono: 313 395 9352. Correo gonzalez.elbert@hotmail.com H9

### Emplazatorios

DONALDO ENRIQUE POLO HOYOS. ALBERTO HERNANDO ARANGO LONGAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 70'103.871, expedida en Medellín, abogado con TPN°65.089 del CSJ, liquidador designado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 564 del CGP, procedo a convocarlo

CONVOCATORIA A ACREEDORES DE

por la apertura del siguiente proceso, con el objeto de que, si fuere del caso, se haga parte en él: Clase Proceso Liquidatorio de persona natural no comerciante Despacho JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MONTERIA Correo electrónico jOlcmmon@cendoj.ramajudicial.gov.co Cl. 30 entre Cra. 2 y 3, primer piso, Edificio La Cordobesa Teléfono (94) 782 5919 Radicación 23001400 300120210 060100 Deudor DONALDO ENRIQUE POLO HOYOS CC N° 78'716.718 Acreedores DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN y otros Providencia Auto de apertura

del proceso Fecha providencia Diciembre 14

de 2022. H4

NEIVA - RAMA JUDICIAL. - LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CONFUNCIONES MIXTAS DE GARZÓN - HUILA - HACE SABER: Que dentro de la investigación con radicado 41298 6000 591 2012 00503, conforme a lo ordenado en audiencia preliminar realizada el 02 de septiembre de 2024, se CITA Y EMPLAZA al señor JONIER TIQUE ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.108.831.469, para que comparezca ante la Fiscalía veinte (20) Seccional de Garzón - Huila, para que ejerza Magisterio, ubicada en el primer nivel del edificio el derecho de defensa, toda vez que se le in- de este EDICTO en un periódico de amplia cir- EDICTO EMPLAZATORIO en lugar visible de la

presente Edicto se fija en la entrada del Palacio de Justicia del Municipio de Garzón al igual que el sistema de información aplicativo TYBA, por el término legal de cinco (5) días hábiles, contados a partir de las siete (7:00) de la mañana del día cuatro (4) de septiembre de 2024. Vencido el término y de no comparecer el indiciado JONIER TIQUE ACOSTA, mediante audiencia preliminar, se declarará Persona Ausente. Lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 127 del C. de P. Penal. MARÍA ANGÉLICA ORTIZ MACIAS. Secretaria. H5

### **Notarías**

NOTARIA 4. EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE IBAGUE TOLIMA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARIA IRENE SANCHEZ DE RAMOS, con C.C. No. 26.618.880 de Paime Cundinamarca, cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Ibagué, pero quien falleció en Soacha Cundinamarca, el 13 de febrero de 2023.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 109 del 29 de agosto de 2024, se ordena la publicación de este Edicto en el periódico El Nuevo Siglo y una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) días. En constancia el presente Edicto se fija se fija hoy Treinta (30) de Agosto del año dos mil veinticuatro (2.024), a las ocho de la mañana (8 a.m.). TERESA PAVA SANTOS. Notaria Cuarta del Circulo de Ibagué. (Hay firma). H12

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ENCARGADO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante LUIS ALFONSO ANDRADE CARDOZO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 17.010.390 expedida en Bogotá D.C., fallecido en la ciudad de Bogotá D.C, el día dos (12) de marzo de dos mil quince (2.015), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariquita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número ciento cuarenta y uno (141), de fecha dieciséis (16) de septiembre del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de septiembre del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Unico, EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H5

NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE ORTEGA

TOLIMA. EDER SMITH TAFUR LOZANO NOTARIO. MZ P CS 4 LOS TECHITOS, ORTEGA - 3242660265 - UNICAORTEGA@ SUPERNOTARIADO.GOV.CO. EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ORTEGA TOLIMA. EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una emisora de amplia difusión, en el TRÁMITE NOTARIAL DE MUTUO ACUERDO DELA LIQUIDACIÓN DE LA SUCESIÓN SIMPLE E INTESTADA DE MARIA LINA CALDUCHO VIUDA DE CHILATRA (QEPD), quien se identificaba con la guien en vida se identificaba con la Cédula de ciudadanía número 33.985.073 y falleciera el 07 de marzo de 2016, como se acredita con el registro civil de defunción con indicativo serial 08999233, siendo su último estado civil Soltera sin unión marital de hecho y su domicilio y lugar principal de sus negocios o actividades el municipio de Ortega Tolima, y manifestando quienes inician este trámite que son los únicos hijos herederos, con todos los derechos e interesados a reclamar. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante acta de apertura de sucesión de fecha 17 de septiembre de 2024, se ordena la publicación en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija en la Notaria Unica del Circulo de Ortega Tolima, hoy 17 de septiembre de 2024, siendo las 7.30 a.m. EL NOTARIO. EDER SMITH TAFUR LOZANO. NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ORTEGA. (Hay firma y sello). H6

NOTARÍA ÚNICA TAURAMENA24. EDICTO No. TREINTA Y SEIS (36). 17/septiembre/2024. EL NOTARIO UNICO DE TAURAMENA, CASANARE, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación del ROSA ELENA TIQUE (Q.E.P.D.) guien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No 39.791.210, falleció el día el 03 del mes de mayo del año 2004, que tenían como último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tauramena - Casanare. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. treinta y seis (36) fecha 17 de septiembre de 2024, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de alta audiencia en esta localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija a los 17 días del mes de septiembre del año 2024 a las 08:00 am. NOTA DE DESFIJACION: El presente EDICTO fue desfijado hoy haber permanecido fiiado durante diez (10) días hábiles, en la Secretaria de este Despacho. YUNY BANEY MARIN CARDENAS, NOTARIA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE TAURAMENA

CASANARE. (Hay firma y sello). H4

NOTARÍA ÚNICATAURAMENA24. EDICTONO. TREINTA Y CINCO (35). 17/septiembre/2024. EL NOTARIO UNICO DE TAURAMENA. CASANARE. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación del JOSE OVIDIO PARRA RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No 3.291.945, falleció el día el 03 del mes de mayo del año 2004, que tenían como último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tauramena Casanare. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. treinta y cinco (35) fecha 17 de septiembre de 2024, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de alta audiencia en esta localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3o.) del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija a los 17 días del mes de septiembre del año 2024 a las 08:00 am. NOTA DE DESFIJACION: El presente EDICTO fue desfijado hoy \_\_\_\_\_ después de haber permanecido fijado durante diez (10) días hábiles, en la Secretaria de este Despacho. YUNY BANEY MARIN CARDENAS. NOTARIA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE TAURAMENA CASANARE. (Hay firma y sello). H3

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE SOACHA. RICARDO CORREA CUBILLOS, NOTARIO. (MIEMBRO DE LA UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO). EDICTO EMPLAZATORIO. NO. 048 DE 2024. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE SOACHA - CUNDINAMARCA. EMPLAZA. Por el término de diez (10) días hábiles a quienes se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de Liquidación de la sociedad conyugal y de herencia de los señores LUIS ROGELIO ROBAYO MOYA quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 392.574, fallecido el veinte (20) de septiembre de dos mil veinte (2020), en Soacha., y MARIA HERMENCIA MELO DE ROBAYO guien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20.944.100. fallecido el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), en Sibaté presentada por la abogada ASTRID XIOMARA ALEMAN BUITRAGO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.374.383 expedida en Bogotá D.C., y tarjeta profesional 276.507 del Consejo Superior de la Judicatura, siendo su asiento principal de sus bienes y negocios el municipio de Sibaté, Cundinamarca. Aceptado el trámite respectivo mediante acta número 048 de fecha trece (13) de septiembre de 2024 se ordena la fijación del presente de la Gobernación del Tolima Teléfono 2611111, Ext. | vestiga por el presunto delito de HOMICIDIO. El | culación y en una emisora de amplia difusión, | secretaria del despacho, al igual que se ordena

su publicación en un diario de amplia circulación nacional y en una radiodifusora local, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 902 de 1988, Artículo 3º. El presente EDICTO se fija hoy trece (13) de septiembre de 2024 a la hora de las 08:00 AM en la Cartelera de la Notaria. NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CIRCULO DE SOACHA. RICARDO CORREA CUBILLOS. Claudia Párraga - Rad 2252-2024.

(Hay firma y sello). H8 REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE. Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE IBAGUE, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación de herencia de la causante MARIA CHIQUINQUIRA ALVAREZ ZULETA, identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 24.468.579 expedida en ARMENIA quien falleció en Ibagué el día dieciocho (18) de junio del año dos mil veintidós (2.022), siendo el último domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Ibagué. Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante acta número 49 de fecha 20 de Junio de 2.024, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional y una radio difusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989 Artículo 3o, además de su filación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintiuno (21) de junio del año dos mil veinticuatro (2.024) a las ocho de la mañana (08:00 a.m.). El Notario, CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN. Notario Segundo de Ibagué. (Hay firma y sello). H2

REPUBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA UNICA DE COYAIMA - TOLIMA, Calle 2º, No. 4-07 Teléfono 2278015. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE COYAIMA TOLIMA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de Liquidación de la Herencia del causante EFRAIN AROCA TIQUE quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía número 2.267.341, fallecido el día ocho (08) de marzo del año 2012 en el Libano Tolima y registrada su defunción en la registraduría del estado civil del Líbano Tolima el día 09 de marzo de 2012 bajo el indicativo serial número 06105245, siendo el municipio de Coyaima Tolima, lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite Notarial respectivo e iniciado mediante Acta Numero 04 de fecha tres (03) de septiembre del año 2024. Se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación Nacional y una radio difusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º, del Decreto 902 de 1988, además de su fijación en un lugar visible de la Notaria, por el término de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy cuatro (04) de septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), a las Ocho de la mañana (8:00 A.M.), en un lugar visible de la secretaria del Despacho, La Notaria, ALBA MARIA LUNA PERALTA Notaria Unica. (Hay firma y sello). H11

### **Edictos**

### SEGUNDO AVISO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De conformidad con el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. hace saber:

Que el día 18 de agosto de 2024 falleció en Bogotá D.C., la señora MEDINA GUETTE INGUER JOSEFINA (Q.E.P.D), identificada con la cédula de ciudadanía No. 22475485 expedida en Campo de la Cruz, Atlántico, quien era trabajadora de esta Compañía.

Quienes se crean con derecho a reclamar los conceptos laborales causados conocasión del fallecimiento citado, deben radicar la solicitud a través del correo electrónico certificacionescolombia@enel.com dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del segundo aviso.

En Bogotá D.C., a los 18 días de septiembre de 2024.

### EL GRUPO ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – GRUPO ASD S.A.S., NIT 860.510.031-7

Que el señor HUGO HERNÁN RODRIGUEZ PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.064.959 de Bogotá, falleció el pasado 30 de julio de 2024, estando al servicio del GRUPO ASD S.A.S. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del C.S.T., se pública el presente aviso con el fin de que se presenten en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle 32 No. 13-07 de la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a esta publicación, en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. La(s) persona(s) que crean tener derecho al pago de las acreencias laborales que le correspondían al trabajador en mención, adjuntando los soportes que acrediten la condición de beneficiario(s). SEGUNDO AVISO

### EL FONDO DE EMPLEADOS GRUPO VANTI - FAGAS

Hace saber que el día 11 de septiembre del presente año falleció el señor **HAROLD ANDRES** WILCHES PEÑALOZA, identificado con C.C. 1.032.456.370, asociado de este Fondo. Las personas que se crean con derecho a reclamar, pueden enviar correo electrónico a fagas@fagas.com.co. con el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los acredite, a fin de presentar la respectiva reclamación dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. PRIMER AVISO

### LA COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES "COOSONAV"

informa que el señor **JAIME HOYOS RUIZ**, falleció el día 3 de agosto de 2024, en la ciudad de Cartagena Bolivar, al momento de su muerte era Asociado a esta Cooperativa. Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar los valores que le corresponden por concepto de Aportes y Auxilio, deben presentarse en la Cooperativa en la Calle 39 Bis Nro. 29-87 Barrio la Soledad de la ciudad de Bogotá, D.C., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

### CIPAVI SAS

De acuerdo con el Art. 212 del CST, informa el fallecimiento de YOELBIS ALEXANDER CARIO YNFANTE con PT. 5705511, Quien falleció en Puerto Gaitán Meta el pasado 23/08/2024 Quien considere tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales. Comunicarse at 3167444690 o email: talentohumano@cipavi.com.co SEGUNDO AVISO

#### AVICOLA EL MADROÑO S.A. NIT: 800.000.276 - 8

Domiciliada en Cartagena, en la Av. Los Álamos Calle Laureles KM 1 Mamonal, hace saber que e señor FELIX MANUEL JIMENEZ VASQUEZ (Q.E.P.D.), ha fallecido en Cartagena el día 15 de agosto de 2024. Quienes crean tener derecho a reclamar estos derechos, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación, para lo cual deberá acreditar su calidad de beneficiario. SEGUNDO AVISO Cartagena, 18 de septiembre de 2024.

PREGUNTAS QUE NUNCA LE HARÁN A LAS MUJERES. EHhhh... ¿CREE USTED QUE LOS HOMBRES ESTÁN PREPARADOS PARA GOBERNAR?

### Unchatcon...

### Felipe Bayón, presidente de la junta directiva de Fundación She Is

### "El que diga que no ha sido víctima del ego está mintiendo"

El también exdirector ejecutivo de Ecopetrol reflexionó sobre lo que ha sido su experiencia como líder en el mundo empresarial y cómo lo laboral ha influido en su vida personal.

#### REDACCIÓN CULTURA

Los cargos que ha ocupado le han enseñado sobre liderazgo, pero ¿qué no le gusta de ser líder?

Todos somos líderes y uno tiene que decidir si quiere hacerlo o no, es algo muy personal. No hay una definición exacta sobre liderar, creo que cada persona tiene que definir su estilo de liderazgo, con lo que se siente cómodo. También hay que reconocer que uno se equivoca, eso pasa muy a menudo, y que uno es vulnerable. Ser líder no quiere decir que uno no tenga malos momentos. Hay que reconocer que uno no tiene todas las respuestas y que se puede levantar la mano y pedir ayuda. Hay que ganarse el respeto de los demás, eso no se puede exigir. Otra cosa: rodearse bien y nunca dejar de perseguir el propósito es algo fundamental. Finalmente, hay que entender que el ego es un muy mal consejero.

Menciona que un buen líder debe reconocer que es vulnerable: ¿cómo llega a ese planteamiento cuando vive en un mundo que a veces interpreta esa vulnerabilidad como

Uno tiene que reconocer que mete las de caminar, que se equivoca y que uno no tiene toda la información. Por lo tanto, es importante reconocerlo y pedir ayuda. El líder no es el que solo habla, es el que escucha, aprende y construye puentes. Y aunque uno no llega a una empresa buscando hacer amigos, resulta haciéndolos, porque hay una posibilidad de dialogary escucharse.

Otro elemento que mencionó es el ego como mal consejero. ¿Cree que ha sido víctima de eso?

Claro que sí; el que diga que no, está mintiendo. Hay momentos en los que uno toma decisiones y después se percata de que había que parar y reflexionar. Yo tengo la teoría de que cuando uno se engancha con alguien, el que termina perdiendo es uno, porque aveces ni siquiera le importa a la otra persona, pero uno sí se carga de energía negativa, de mala vibra, y eso no tiene sentido.

En su vida laboral usted se ocupa de tomar decisiones, ¿también le es fácil tomarlas cuando se trata de temas personales?



Felipe Bayón es ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes. / Cortesia Felipe Bayón.

Uno quisiera, en la medida de lo posible, tener toda la información y el tiempo del mundo para tomar una decisión, pero a veces la vida no nos permite eso, sobre todo, si hay una crisis o una emergencia y hay que reaccionar rápido. Si uno va persiguiendo la crisis de atrás nunca la alcanza. La experiencia me ha servido para tomar decisiones con más elementos de juicio y para buscar ayuda\*

cuando hay que hacerlo, porque a veces da pena. Ahora, hay que entender que a veces está uno muy solo porque la decisión depende de uno; aunque quisiera que otros tomarán esa determinación, y eso hace parte de la responsabilidad que se asume en el ámbito que

Encuentre la entrevista completa en elespectador.com

# El Magas de , El Magazín,

### **Panelistas:**

Nicolás Jaramillo, subdirector de la Galería La Cometa

Laura Montañés y Manuela Rodríguez, fundadoras de The Latin American Art and Culture

Consultancy (The LAACC)

### Moderador:

Andrea Jaramillo Caro, periodista de El Magazín Cultural

A PROPÓSITO DE ARTBO Y SUS 20 AÑOS SE DA ESTA CONVERSACIÓN SOBRE EL PANORAMA DEL ARTE Y CÓMO COLOMBIA SE HA POSICIONADO EN EL MERCADO Y CIRCUITO DE FERIAS INTERNACIONALES.

COLOMBIA EN EL MERCADO Y CIRCUITO DEL ARTE

Viernes 20 de septiembre, 7:00 p.m.

Lugar:

Fecha y hora:

Biblioteca del Gimnasio Moderno. Carrera 9 # 74 - 99

Puedes asistir al evento presencial o seguirlo por nuestras redes.





Escanea el código para la inscripción al evento presencial





AMOR O PERFECTO